## La Tribuna





Viernes, 7 de junio de 2024 | Número 13.814

DIARIO INDEPENDIENTE

COBA GOMES ABANDONA UNA BALOMPÉDICA A LA QUE REGRESA MARIO CARTAGENA **CULTURA** 

EL RAP RURAL DE BEWIS DE LA ROSA LLEGA AL TEATRO AUDITORIO CUENCA19

9-J | ELECCIONES EUROPEAS CUENCA6A8



Maestre pide el voto para el PSOE para que no haya retrocesos en igualdad

Prieto aboga por defender el sector agropecuario

IMPORTANTE DECISIÓN

Los jóvenes están llamados a las urnas para participar en unas Elecciones Europeas que generan disparidad entre quienes «carecen de información» y aquellos que lo tienen «muy claro»

SEGURIDAD | SOCIEDAD



## La provincia registra una de las menores tasas del país en robo de coches

El robo de vehículos se desploma casi en un 40% desde el año 2018 y contabiliza un índice de aviso a las compañías de seguros de solo 2,5 por cada 10.000 turismos cuenca4

INFRAESTRUCTURAS

La nueva Comisaría de la Policía Nacional se inaugura el 27 de junio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugurará las instalaciones tras una inversión superior a nueve millones de euros en unas obras que arrancaron a finales de 2022. CUENCA17

ENTREVISTA | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES C-LMVIYVII

Saiz

«De aquí a 2050 harán falta de 200.000 a 250.000 personas migrantes para sostener el sistema público de pensiones» **DESARROLLO** 

Mahle conoce los pormenores del Plan de Industrialización en Motilla del Palancar

#### **OPINIÓN**



LAS FRASES CRISTINA MAESTRE

EUROPARLAMENTARIA DEL PSOE

«Las mujeres nos jugamos mucho, si no se frena a la ultraderecha los retrocesos serán irreversibles» [9-J] MARI LUZ FERNÁNDEZ SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

«Ejercer el voto es un derecho y el objetivo es que la jornada se desarrolle en plenas garantías» [9-J] BENJAMÍN PRIETO SENADOR DEL PP

«En nuestra provincia, el sector agropecuario es vital y tenemos que protegerlo y apoyarlo»

#### EL SEMÁFORO

VÍCTOR DEL OLMO, AITOR CERVI, MARIO SANZ E IVÁN MARTÍNEZ ESTUDIANTES

Aunque no se estrenan a la hora de votar, sí es la primera vez que lo hacen en unas Europeas. Víctor, Aitor, Mario e Iván tienen posiciones encontradas cuando analizan la importancia de este tipo de elecciones.

BEWIS DE LA ROSA ARTISTA

Bewis de la Rosa, que creció en Madrid, pero que tiene raíces en Villamayor de Santiago, su pueblo materno, ofrece esta tarde un concierto gratuito en la explanada del Auditorio en el que dará a conocer 'Amor más que nunca'.

MERCEDES GÓMEZ CONSEJERA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Junta ha exigido el cronograma del cambio de reglas del trasvase. La consejera se lo ha trasladado al presidente de la Confederación del Tajo. Avanza que el borrador del Ministerio lo llevará a la Mesa regional del Agua.



**JESÚS FERNÁNDEZ SANZ** CONSEJERO DE SANIDAD

No advierte «más conflicto que en ningún otro año» durante el verano para cubrir las vacaciones de los médicos, como sí ocurre en otras comunidades autónomas. Indica que la cobertura sanitaria será del

80%. «la usual».



HUMOR GRÁFICO | JAVI SALADO



DE TÚ A TÚ | ANTONIO PÉREZ HENARES

#### Algo más que palabras

Los diputados del PSOE son al completo de **obediencia** sanchista, que por el momento nadie se atreve a romper El paso dado por Emiliano García-Page de Eplantear un recurso de incostitucionalidad contra la Ley de Amnistía para los separatistas catalanes supone un cambio cualitativo en la actitud del presidente de Castilla-La Mancha en su cada vez más encrespada relación con Sánchez y con los delegados de este en Castilla-La Mancha que encabeza Milagros Tolón. De concretarse, que está por ver, supondría el pasar de las palabras a los hechos y la visualización de algo que en realidad es hoy ya un camino sin retorno. La situación no tiene marcha atrás. Si dentro de tres años Sánchez sigue, Page habrá dejado de estar.

La posición de Emiliano ante la ley a la carta para los delincuentes y delitos beneficiados no solo es coherente con lo que ha venido expresando en repetidas ocasione, es la prueba, o no, de su credibilidad. De no hacerlo esta se vería rebajada a la categoría de las aguas de borrajas, o sea a pura filfa y pantomima. Y es lo que puede acabar por suceder. Porque Page antes de presentar el recurso,

Porque Page antes de presentar el recurso, que parece querer presentar, como han anunciado las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ha planteado una cuestión previa: pedir un dictamen, una valoración de la posibilidad y pertinencia de poderlo jurídicamente hacer al Consejo Consultivo de la Comunidad. Y eso, deja en el aire la decisión final. Que es algo muy de Page y que tiene su sentido pero que en esta ocasión de resultar que ese Consejo dijera que no, aunque sería toda una gran excusa política, parecería otra cosa muy diferente a muy

buena parte de la opinión publica y afectaría de manera muy decisiva a su crédito personal. La dejaría muy tocado, más de lo que en este aspecto empieza a estar y supondría el mejor arma, si es que saben manejarla con algo de tino, para la oposición. Vamos, que de manera inmediata podría entrar a encabezar el capitulo de *emilianadas* de amagar y no dar. Y, esta vez, de las difíciles de olvidar.

Hasta ahora los reclamos en este sentido, el reiterado de que ordenara a los diputados nacionales de la región que votaran en contra en el Parlamento, no han pasado de ser un brindis al sol que hace muy poca mella en el electorado socialista. Hasta el menos avispado sabe por aquí que si tal hiciera con un canto en lo dientes se podía dar si le siguiera alguno de ello. La inmensa mayoría, por no decir todos, fueron seleccionados y designados por Sánchez, y si había alguna contada excepción, hoy son al completo de obediencia sanchista que por el momento nadie se atreve a romper. O sea, que eso es pedirle a Emiliano que se suicide y encima haciendo el ridículo. Tomarlo por tonto, vamos. Y eso, desde luego, no es

Pero este otro compás del baile es otra cosa. Este depende de él, por más y muchas consultas en las que se quiera resguardar dar marcha atrás se entendería muy poco y muy mal. Peor aún, indicaría una debilidad tal, que ese podría ser el punto de inflexión para el comienzo de su defenestración.

www.latribunadecuenca.es | redaccion.cuenca@diariolatribuna.com



La Tribuna

DIARIO INDEPENDIENTE

Editor: Antonio Méndez Po

Presidente Consejo Administración Francisco Javier Martínez Ortuño

> Consejero Delegado: Gregorio Méndez Ordóñez

Director: Leonardo Cortijo Artiaga

Redactor jefe: José Luis Enríquez León Redacción: Manuel Reina Álvarez, Miguel Ángel Ramón Duque, Juan José del Toro Torales (*Tarancón*), Reyes Martínez Martínez (*fotografía*) y Carlos Lozano Martín (*maquetación*)

Director regional: Francisco José Rodríguez

Directora gestión CLM: Maribel López-Vera Chapín Denartamento comercial: Fernando Martínez Torrijos Administración: Sonia Cerrillo Palon



Director de Comunicación: Raúl Briongos Velasco Director Servicio de Páginas Comunes: Óscar del Hoyo Camarero Directora Logística y Márketing: Marina Blanco Nieto Director Edición y Diseño: Alfonso Alonso Lozano Redacción, Administración y Publicidad:

V Publicidad:
Calle Carretería 32, 1º
16002 • Cuenca
Teléfono 969 23 58 37
Fax: 96923 51 65
Imprime: DBTI, S.L.

Prohibida toda reproducció a los efectos del artículo 32, párrafo segundo, LPI.





#### **EL TRINCHERAZO**

## Nueva comisaría: Una reclamación atendida y materializada

La nueva Comisaría de la Policía Nacional se inaugura el próximo día 27 con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se cumplirá así una de las grandes promesas de la alineación cromática de las instituciones. Un sueño hecho carne, una reclamación atendida y materializada. Al César lo que es del César. Así gana Cuenca. Más como ésta.

#### **EL DATO**

40%

MENOS ROBOS. La sustracción de vehículos se desploma casi en un 40 por ciento desde 2018 y contabiliza un índice de aviso a las compañías de seguros de solo 2,5 por cada 10.000 turismos.

## El BCE da una buena noticia y malas previsiones a las familias hipotecadas

#### **EDITORIAL**

El Banco Central Europeo nació para **garantizar** la **estabilidad** de los precios y Lagarde retrasa a 2026 el control de la **inflación**  El Banco Central Europeo (BCE) redujo ayer los tipos de interés en 0,25 puntos hasta situarlos en el 4,25%. Es el primer recorte en la eurozona desde marzo de 2016, ocho años en los que se distinguen dos períodos: uno de estabilidad, con el precio del dinero al 0% y otro de escalada, que comenzó en julio de 2022 con el objetivo de frenar una inflación que empezó a dar señales de estar desbocada tras la pandemia del coronavirus y que alcanzó sus máximos con la guerra de Ucrania.

La decisión del BCE es una buena noticia para las familias que firmaron una hipoteca de tipo variable y cuya cuota mensual depende del Euribor, es decir del tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre sí. Este indicador interbancario, que va de la mano de las decisiones del BCE, pasó de ser el -0,605% en diciembre de 2021 al 4,16% en octubre de 2023, cuando alcanzó su techo encareciendo los recibos hipotecarios entre 350 y 700 euros al mes, lo que ha asfixiado muchas economías familiares, que tras la decisión de ayer confían en que sus cuotas mensuales se abaraten a partir de su próxima revisión semestral o anual.

Sin embargo, no es momento de lanzar las campanas al vuelo. En primer lugar porque esta bajada de los tipos de interés se daba por descontada desde hace meses por parte del sector económico y habrá que esperar a ver cómo se comporta el Euribor los próximos días para saber si ese recorte de un cuarto de punto se traslada mucho, poco o nada a las hipo-

tecas que se revisen a partir de junio.

Y en segundo lugar, pero más importante, porque el mensaje que lanzó ayer la presidenta de la entidad que marca la política monetaria de la zona euro, Christine Lagarde, no invita al optimismo para los hipotecados. El Banco Central Europeo nació con el objetivo principal de garantizar la estabilidad de los precios y Lagarde fue clara al retrasar a 2026 el control de la inflación. De hecho, el propio BCE revisó ayer al alza sus perspectivas, calculando que la inflación media para la eurozona estará al 2,5% este año, al 2,2% en 2025 y 1,9% en 2026. Desde Frankfurt fijan esa ansiada estabilidad por debajo del 2% y se va a tardar más de lo esperado en alcanzar esa meta.

El actual escenario económico no invita al optimismo en el control de precios. En mayo se produjo un repunte de la inflación en la eurozona, sobre todo en España y Alemania, donde hay serias dudas de que sea el momento adecuado de relajar la política monetaria. Además, el aumento de los salarios alcanzó el 4,7% durante el primer trimestre del año y siguen tirando hacia arriba de los precios.

Dicho de otra forma, el BCE seguirá siendo conservador y limitará al mínimo imprescindible –y así lo aseveró ayer Christine Lagarde– nuevos recortes en los tipos de interés de aquí a final de año y, en consecuencia, las familias hipotecadas deberán tener paciencia para ver sus cuotas mensuales rebajadas, que en ningún caso regresarán a los años dorados de antes de la pandemia.

# LA IMAGEN redaccion.cuenca@diariolatribuna.com

#### El Aula Poética cierra la temporada con un recital «especial y enriquecedor»

El Aula Poética finalizó el ciclo de esta temporada invitando a un grupo de jóvenes originarios de Mali, Guinea Bissau, Senegal y Gambia, que recitaron poemas en varios idiomas: español, wolof, portugués, inglés y francés. Se trata de una colaboración con la Asociación Accem. Así, el Aula pudo conocer a relevantes poetas africanos, la mayoría desconocidos para ellos, como Fatoumata Keita, nacida en Mali; el profesor Daouda Ndiaye; Birago Diop, de Senegal; o Warsan Shire, de Kenia. Estos invitados también leyeron poemas de Galiano y Pessoa.

#### El copón de Wembley



LO FÁCIL Y LO DIFÍCIL
HUMBERTO DEL HORNO

on la primavera del 90 recién descapullada crucé por primera vez un vomitorio del Bernabéu, la sensación de entonces se renueva cada vez que repito la liturgia. El pecho de ahora 39 se me hincha tanto o más siempre que me asomo desde el pasillo al verde, y vuelvo a tener, por un segundo, cin-co años, como aquél 25 de marzo de la mano de mi pa-dre. En el baúl de los recuerdos, entre los que no pidie-ron la vez para entrar y se acomodaron los primeros en la estantería de la memoria aparece mi padre enseñándome el nombre de toda la plantilla del Real Madrid. Armado con el palo de una zambomba rota, él señalaba a cada uno de los jugadores que posaban para la foto oficial de la temporada en el póster del Marca que ilustraba la pared de mi habitación mientras yo repetía la alineación, tanto que aún la recito de carrerilla. Buyo, Ruggeri, Chendo, Esteban, Hierro, Sanchís, Michel, Butragueño, Schuster, Hugo Sánchez, Martín Vázquez. Los mismos que ganaron 5-2 al Tenerife el día que, de vuelta a casa en el autobús de la peña madridista de Jorge Torner, se instaló en mí un madridismo eterno.

La memoria es frágil y la que aún resiste sepultada por las experiencias de siete lustros después tiende a magnificar todo, pero de la previa de mi estreno en el Paseo de la Castellana recuerdo comer un plato combinado en un bar cercano antes del partido mientras en la televisión del local, la primera cadena emitía el último capítulo de *Los Trotamúsicos*. 'Un, dos, tres, cuatro, somos los cuatro'. Un gallo, un burro, un perro, un gato. Y como aquellos cuatro iban a Bremen tocando su canción, cuatro fuenteloreños pusimos rumbo a Londres hace una semana empujados por un madridismo ensanchado año tras año a base de épica. Con un trayecto enrevesado por aquello de esquivar lo caro del capricho enfilamos la 'City' tras una parada técnica en Bolonia, donde ni rozamos la mortadela por falta de tiempo.

Hubo Cuenca en Wembley más allá de nosotros. Desde un día antes ya operaba en el Meridiano 0 un grupo de *WhatsApp* patrio con Salva, Edgar, Pepillo y otros oriundos que acompañaron al Madrid a recoger el último copón. Fernando Núñez, uclesino adoptivo, también estaba en la grada. Incluso Chunda, que no quiere notoriedad y que me perdonará el desliz de no guardarle el secreto en esta línea. Dos pedroñeros fueron vecinos de butaca en un fondo sur que tardó más que el norte en abandonar el estadio. En Londres hubo Cuenca y hubo bandera de Cuenca, la que llevó el director de este periódico en una maleta pese a estar a punto de quedarse en tierra, y que si al final pudo pisar la capital de la Gran Bretaña fue por pura casualidad. Pregúntenle, ya que no se atrevió a contarlo en portada. Que la foto se la hice yo.

Y hubieron uno de San Julián, otro de San Cosme y dos de San Damián. Un gato, un perro, un burro y un gallo ya trotados de casa pero que secaron el Támesis, que pusieron a bailar al Big Ben y que regresaron a Cuenca alegres y risueños tras conquistar una grada histórica donde se hicieron, mucho antes de saber el resultado, más madridistas todavía.



**La Tribuna** VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

4

**SEGURIDAD** | SOCIEDAD

### La provincia registra una de las menores tasas del país en sustracciones de coches

El robo de vehículos se desploma casi en un 40 por ciento desde 2018 y contabiliza un índice de aviso a las compañías de seguros de solo 2,5 por cada 10.000 turismos



Fotomontaje de un hombre que intenta abrir la puerta de un vehículo estacionado en una céntrica calle de la capital. / REYES MARTÍNEZ

#### ROBO DE COCHES EN LA PROVINCIA DE CUENCA 2018 a 2023

Provincia Capital 38 31 23 23 23 2018 2019 2021 2022 2023

J.L.E. / CUENCA

Los propietarios de vehículos pueden estar tranquilos porque la provincia de Cuenca es una de las menos activas s en lo que se refiere a sustracciones de vehículos. Los informes de criminalidad del Ministerio del Interior lo corroboran. Sin ir más lejos, en el primer trimestre de este año solo se produjeron siete a lo largo y ancho del territorio conquense, dos de ellos en la capital.

Este dato reciente revela que se mantiene la significativa tendencia a la baja de este tipo de delitos, que desde 2018 hasta 2023 –sin contar 2020, año de la pandemia– se ha reducido en casi un 40%. En concreto, en 2018 se contabilizaron 38 sustracciones mientras que en 2023 tan sólo fueron 23. Desde 2018 no han dejado de bajar, porque en 2017 alcanzaron la cifra de 71.

Los conductores conquenses no tienen, por tanto, motivos para alarmarse a la hora de aparcar su coche porque las posibilidades de que se lo roben son mucho más pequeñas que en otras zonas del país.

FUENTE: Ministerio del interior

Y es que, la provincia de Cuenca registra una de las menores tasas de sustracción de vehículos de España. En concreto, según el informe del comparador de seguros HelloSafe sobre los robos de coches en España, Cuenca es la décima provincia que menos reportes de robo facilitó a las compañías, con un índice de 2,5 por cada 10.000 coches.

El estudio que ha calculado el índice de cada zona del país teniendo en cuenta la cantidad de modelos matriculados y en circulación, corresponde a 2022. Ese año, en Cuenca, se reportaron a los seguros en la provincia 30 robos de coches. Con un parque de 116.071 automóviles, la tasa de robo por cada 10.000 coches es de 2,5.

Este informe desvela que Ceuta (24,5), Santa Cruz de Tenerife (23,2) y Barcelona 20,5% son las provincias con mayor índice de robo de coches en España. En el lado opuesto está Lugo, que es provincia con menos reportes de robo de coches. En concreto, 1,1 por cada 10.000 vehículos. Por detrás de Cuenca se sitúan Zamora (2,4), Segovia (2,3), Soria (2,3), A Coruña (2), Ourense (2), Álava (1,8), Teruel (1,8), Cáceres (1,5) y Lugo (1,1).

#### El primer trimestre se produjeron **siete** robos de vehículos en la provincia, **dos** en la capital

Así mismo, el informe elaborado por el comparador HelloSafe señala que España tiene un índice de 52 robos de turismos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que la ubica en el puesto 17, por detrás de países como Noruega (107), Austria (81) y Suiza (79).

MODELOS. A pesar de la disminución de sustracciones de vehículos en toda España, los modelos que más atraen a los enemigos de los ajeno son Seat Ibiza, Seat León, Volkswagen Golf. Es algo que se ha repetido durante los tres últimos años y son los tres modelos que forman el podio de los turismos más robados. Su disponibilidad y facilidad de reventa en el mercado negro son algunos de los motivos que atraen a los ladrones

Por otra parte, hay varias razones que pueden explicar, en general, el descenso de robos de turismos. Por un lado, los fabricantes de automóviles han incorporado tecnologías como sistemas de inmovilización electrónica, alarmas sofisticadas y rastreadores GPS. Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, han mejorado la vigilancia así como los tiempos de respuestas, todo ello si olvidar la coordinación entre ellos así como la colaboración ciudadana.



6CUENCA

La Tribuna viernes 7 de junio de 2024

#### 9-J | ELECCIONES EUROPEAS

MIGUEL A. RAMÓN / CUENCA

A poco más de un año de la celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas, allá por el 28 de mayo, y a once meses de las Elecciones Generales del 23 de julio, los españoles afrontan una nueva cita con las urnas, esta vez con el resto de ciudadanos de la UE, para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, en el que España cuenta esta vez con 61 escaños, siete más que en los comicios de 2019, que se incrementaron posteriormente en cinco hasta los 59 con la salida del Reino Unido.

A dos días de estas Elecciones Europeas del 9 de junio, todo está listo para que los españoles decidan quiénes deben representarles en Europa de entre un total de 34 candidaturas. Y es que la maquinaria electoral ya lleva en marcha bastante tiempo «para que todo esté preparado con el fin de que la jornada electoral se desarrolle en libertad y con todas las garantías para los electores», tal y como manifestaba ayer la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, quien daba cuenta, junto al vicesecretario general de la Subdelegación, César Cruz, del dispositivo preparado en la provincia para la ocasión. Cerca de 154.000 conquenses es-

Cerca de 154.000 conquenses están llamados a las urnas este domingo, en concreto, 153.974, de los que 150.624 son residentes en España y 3.350 se encuentran en el extranjero, y 8.446 lo harán por primera vez en unos comicios europeos, al haber alcanzando la mayoría de edad desde las anteriores Elecciones Europeas del 26 de mayo de 2019. Eso sí, de entre éstos, 1.398 jóvenes se incorporan al censo electoral desde las últimas Elecciones Generales del 23 de julio, por lo que afrontarán la primera cita electoral de su vida.

Esta vez, 2.691 electores conquenses han solicitado por voto por correo, de los que la mayoría, 2.009, lo han hecho de manera presencial, mientras que los 682 restantes lo han tramitado de manera telemática. Y, un apunte, nadie ha solicitado en Cuenca el voto accesible para personas ciegas o con discapacidad visual.

DISPOSITIVO ESPECIAL. Con el fin de que estos casi 154.000 electores conquenses puedan emitir su voto este 9 de junio en las 379 mesas habilitadas en los 287 locales electorales repartidos por los 238 municipios de la provincia, se ha puesto en marcha un dispositivo especial que ya ha distribuido más de 159.000 sobres de votación, 5.083 manuales para los miembros de las mesas electorales y se ha entregado en los distintos colegios electorales 379 urnas y otras tantas cabinas.

Un dispositivo especial conformado por 313 representantes de la Administración General del Estado, que se encargarán de velar por el desarrollo de las votaciones, la constitución de las mesas, la resolución de las incidencias que se produzcan y la recogida de datos de participación y escrutinio.

A ellos se suman un equipo de 25 personas de la Subdelegación del Go-

## AVOTAR!

Un total de 860 agentes, entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, velarán por el normal desarrollo de la jornada electoral de este 9-J



La subdelegada del Gobierno en Cuenca y el vicesecretario general informaron del dispositivo especial por el 9-J / M.R.D.

bierno en Cuenca, que se encargan tanto de los trabajos previos como de los previstos en la jornada electoral, sin olvidar el personal de las oficinas del Censo Electoral, funcionarios de Correos y personal movilizado por el resto de las administraciones.

En este dispositivo no faltarán, como es habitual, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que velarán por el normal desarrollo de esta cita electoral. En concreto, se movilizarán un total de 785 efectivos, de los que 135 serán agentes de la Policía Nacional y 650 de la Guardia Civil, a los que se unirán 75 agentes de la Policía Local, allí donde esté implantado este

#### EL APUNTE

#### Rumanía habilitará tres mesas y Bulgaria, una

En este llamamiento a las urnas del próximo domingo no sólo podrán ejercer su derecho al voto en nuestra provincia los casi 154.000 electores conquenses, sino que también lo podrán hacer los ciudadanos rumanos y búlgaros que se encuentren en nuestro territorio. Y es que ambos países, a través de sus respectivas embajadas, han llevado a cabo las gestiones oportunas para habilitar distintos puntos de votación para sus compatriotas de cara a estos comicios europeos. Así, Rumanía, por ejemplo, tiene previsto abrir tres mesas electorales en la provincia, una en la capital, concretamente, en el Hotel NH Ciudad de Cuenca, otra en Tarancón y una tercera en Quintanar del Rey. Bulgaria, por su parte, habilitará tan solo una, que se instalará en la sede de la empresa pública Geacam, en la calle Hermanos Becerril. Mesas electorales éstas que forman parte del contingen-te puesto en marcha en nuestro país por ambos países, que, en el caso de Rumanía, se elevan a un total de 147, mientras que en el de Bulgaria ascienden a algo más de 40.

Cuerpo, como es el caso de Cuenca, Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras, Quintanar del Rey, Mota del Cuervo o Iniesta.

Este amplio dispositivo electoral supone, según destacaba la subdelegada del Gobierno en Cuenca, «un gran trabajo de coordinación», de ahí que no dudara en «agradecer a todo el personal movilizado su labor de cara a estas Elecciones Europeas, en

## Fernández **agradece** a todo el personal movilizado **su labor**, en especial al de la Subdelegación

especial al de la Subdelegación del Gobierno; todo ello para que esta jornada se desarrolle con total normalidad, como así esperamos que sea».

Unas Elecciones Europeas, las novenas que se votarán en nuestro país desde su ingreso en la UE en 1986, que se desarrollarán desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, horario en el que permanecerán abiertos los 287 locales electorales, y cuyos primeros resultados provisionales se ofrecerán a partir de las 23 horas, una vez se vayan comunicando el recuento de votos, bien por teléfono o a través de las 118 tablets distribuidas por la provincia.





Fotografía de familia de los asistentes al acto de firma de compromisos en defensa de la Igualdad. / PSOE

## Maestre pide el voto para frenar los «retrocesos» en igualdad de la ultraderecha

La candidata socialista a la reelección muestra su convencimiento de que hay una mayoría social «tranquila, feliz y que se alegra de que vaya bien en España»

REDACCIÓN / CUENCA

La candidata a la reelección al Parlamento Europeo y vicesecretaria general del PSOE regional, Cristina Maestre, pidió el voto para el Partido Socialista para «frenar el avance de la ultraderecha» y los «retrocesos» en igualdad entre hombres y mujeres «después de décadas de lucha del feminismo y de los muchos avances que hemos logrado en Europa».

En el acto de firma de compromisos en defensa de la Igualdad, celebrado en Cuenca, en el que estuvo presente el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, y participaron también el secretario general del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo; María Tirado, candidata por Cuenca; y el alcalde

de la ciudad, Darío Dolz, Maestre adelantó que el PSOE va a afrontar esta nueva legislatura con la «lucha y la defensa por la igualdad entre hombres y mujeres muy presente», y también entre las personas más vulnerables «que están siendo olvidadas por los gobiernos donde ya está funcionando la extrema derecha».

Y por ello, hasta el domingo, el PSOE «va a estar hablando de lo que verdaderamente se juegan las mujeres en Europa», señaló la candidata, porque si no se frena a la ultraderecha «los retrocesos van a ser irreversibles». En este contexto, explicó que esta campaña, sin dejar de lado que a Europa y a España «les va muy bien económicamente hablando, no podemos abandonar el pilar social y de derechos», en un momento en el que después de décadas de lu-

cha del feminismo en su conjunto, «hemos logrado muchos avances y los hemos logrado en Europa».

Tirado, que acompaña a Maestre en la lista del PSOE, agradeció el trabajo de las generaciones de mujeres que han ido «abriendo camino» para que las jóvenes «tengamos los derechos que tenemos hoy», derechos que «están en duda si gobierna en Europa la derecha y la ultraderecha».

Por su parte, Sahuquillo valoró las políticas progresistas que han logrado avances en igualdad y que «siempre han llevado la firma del PSOE». «Los avances sociales llevan nuestra firma, no queremos que se borren, ni se retroceda», expuso. También tomó la palabra el alcalde Dolz, que pidió el voto progresista «porque al otro lado no hay nada bueno para el futuro de las mujeres».

#### Prieto reclama medidas que remedien la «difícil» situación de los herbáceos

REDACCIÓN / CUENCA

El presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, reiteró la «urgencia y necesidad» de que el Gobierno de España tome medidas que remedien la difícil situación de los cultivos herbáceos, como el cereal o las leguminosas entre otros. El también senador recordó cómo la Cámara Alta aprobaba el pasado mes de mayo una moción en la que se recalcaba que «es imprescindible garantizar la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones».

«En nuestra provincia, el sector agropecuario es vital y tenemos que protegerlo y apoyarlo. Los actuales gobernantes socialistas están demostrando en estos años un total desprecio hacia los agricultores y los ganaderos», señaló Prieto. El presidente del PP conquense recalcó que «al sector primario siempre le ha ido mejor cuando el Partido Popular ha gobernado España y ha tenido una buena representación de eurodi-

putados en Bruselas». «Por eso son tan importantes las elecciones del domingo», recalcó.

Prieto adelantó que «seguiremos luchando por nuestros agricultores y ganaderos, llevando propuestas a las diferentes instituciones reclamando lo que es justo». El senador por Cuenca lamentó que, precisamente esta moción sobre los herbáceos que aprobaba la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Cámara Alta, «no contara con el apoyo de los representes socialistas, lo que evidencia una vez más, lo que les importa nuestro campo ni quienes lo trabajan».

Prieto justificó la petición de medidas para remediar la difícil situación actual de los herbáceos ante el «brutal incremento» de los costes de producción, con subidas del precio del combustible y de los fertilizantes, así como por las «duras exigencias» a la actividad agrícola y ganadera con una «incesante presión burocrática».



Benjamín Prieto solicita medidas «urgentes» al Gobierno de España. / PP





#### Inscripciones abiertas

https://premiopinturarapida.diariodeburgos.es

Patron













8CUENCA
La Tribuna viernes 7 de junio de 2024

#### 9-J | ELECCIONES EUROPEAS

(7)

MANU REINA / CUENCA

as urnas vuelven a aparecer en escena. Este domingo, los ciudadanos están llamados, siempre y cuando así lo estimen oportuno, a depositar la papeleta que más les guste, interese o convenga, en función de una serie de criterios o preferencias acerca de un partido político en concreto. Las Elecciones Europeas son una oportunidad crucial para que los habitantes de los estados miembros de la Unión Europea elijan a sus representantes en el Parlamento Europeo. Sin embargo, la participación en estos comicios suele ser más baja en comparación a las votaciones nacionales, regionales y especialmente las municipales.

La opinión está lejos de alcanzar la unanimidad acerca de responder o no en las votaciones europeas, y es que existen muchas reticencias a la hora de votar por Europa. También existe un gran

## La participación cae, a diferencia de las municipales, regionales o nacionales

desconocimiento de los programas políticos e incluso por las personas que encabezan las listas. Eso hace que la participación caiga de manera notable y los jóvenes, en especial, no las tengan todas consigo como para depositar el sobre. Todo ello, pese a las campañas que ha llevado a cabo cada color político en forma de llamamiento.

Víctor del Olmo tiene dudas y reconoce que no sabe «aún si votaré». Cree que «sí, pero tengo que decidirlo en estas horas previas», aunque incide en que «no es seguro que vaya a votar». Esa incertidumbre se traduce en que «no me interesan mucho las Elecciones Europeas». No conoce a los representantes de cada partido y tampoco mirará sus programas, a diferencia de los comicios municipales, regionales y nacionales, porque «ahí sí que he votado».

En la misma situación se encuentra Iván Martínez. Este joven cree que «no voy a votar» porque «no sé muy bien cómo van las elecciones europeas». Tendrá dudas hasta última hora y, si finalmente acude a las urnas, «miraré un poco de información, aunque hay un 90 por ciento de que no vote». Y es que «antes de votar sin estar informado, prefiero no hacerlo». Iván desconoce «la trascendencia que pueden tener estas elecciones», por lo que casi seguro que se quedará en casa y se animará con algún plan de ocio.

El que no tiene ninguna duda es Aitor Cervi. Está seguro «al cien por cien» de que no acudirá a la llamada de los políticos y se reniega a hacerlo. «Antes estaba interesado en



De izquierda a derecha, Víctor, Aitor, Mario e Iván, sostienen papeletas de distintos partidos políticos. / MANU REINA

## UNVOTO POR EUROPA

Las Elecciones Europeas llegan con notable disparidad entre quienes no votarán porque «carecen de información» o reniegan directamente a hacerlo, y otros que tienen «muy claro» participar

las elecciones anteriores, pero no voy a votar a ninguno, me parece todo un circo y no voy a perder mi tiempo en ninguno de ellos». Aitor, que conoce todos los partidos políticos, señala que tanto unos como a otros, de un lado u otro, tienen que «cambiar». Al igual que tiene que suceder en España donde «deben cambiarse muchas cosas de manera drástica, ya sea de izquierdas o de derechas». No se trata de una opinión de la noche a la mañana porque «es una decisión que tomé hace muchísimo tiempo» y, mientras «no cambie la cosa, no voy a votar más».

En cambio, Mario Sanz sí que lo va a hacer. Lo tiene tan «claro» que «ya tengo preparado el sobre en casa». «Hay que votar y considero que es nuestro deber como ciudadano», añade. A este joven le «gusta votar siempre» e incluso «tengo muy claro a quién». Mario ha mirado «de todo un poco, un poco por encima de todos los partidos,

#### Las **últimas** 48 **horas** previas a la cita con las **urnas** son **clave** para todos los **indecisos**

pero especialmente al partido que voy a votar». Que acuda al colegio electoral este domingo se debe a que «tenemos que elegir a los líderes y Europa es importante porque estamos en la Unión Europea». Ahora, «más que nunca, tenemos que estar todos unidos, por ejemplo, para hacer frente a Rusia».

Las Elecciones Europeas de este domingo son fundamentales para la democracia en la Unión Europea, con todos los miembros que la componen. Cada voto cuenta y tiene el potencial de influir en la dirección política, económica y social de Europa. Es esencial que los ciudadanos participen activamente en estas elecciones para asegurarse de que sus intereses y preocupaciones sean representadas en el Parlamento Europeo. Votar no solo es un derecho, sino también una responsabilidad que puede moldear el futuro del confinente, aunque es decisión de cada uno hacerlo o no. Y es que, aquellos que no lo hagan, tendrán también sus razones. Todo es respetable, no cabe duda.

#### DECLARACIONES

VÍCTOR DEL OLMO VECINO

«No tengo muy claro todavía que vaya a votar en las elecciones, es algo que tengo que decidirlo en estas horas previas» MARIO SANZ VECINO

«Sí que voy a votar y tengo ya el sobre preparado en casa, ya que considero que es importante que todos votemos» IVÁN MARTÍNEZ

«Creo que no voy a votar porque no sé muy bien cómo van las Elecciones Europeas, y prefiero no hacerlo sin estar informado» AITOR CERVI VECINO

«Antes estaba interesado, pero no voy a votar a ninguno. Me parece todo un circo y no voy a perder mi tiempo en ellos»

#### CASTILLA-LA MANCHA

**La Tribuna** VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

#### **INTRUSISMO AL TATUAR**

Tatuadores profesionales de Castilla-La Mancha piden medidas contra el intrusismo, como que la Administración regional controle esta situación en el sector o que el SEPE emita una certificación oficial y resolver las homologaciones.

AGUA | REUNIÓN DE LA CONSEJERA DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL PRESIDENTE DE LA CHT

### La Junta exige el cronograma del cambio de reglas del trasvase

La consejera de Desarrollo Sostenible se lo ha trasladado al presidente de la Confederación del Tajo. Avanza que llevará el borrador del Ministerio a la Mesa regional del Agua

REDACCIÓN / MADRID

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, se plantó ayer en Madrid para meter prisa para el cambio de reglas del Tajo-Segura. Se lo trasladó así al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez, en una reunión de trabajo que mantuvo en la sede de la CHT. Gómez hizo hincapié en que es necesario conocer lo antes posible el cronograma o el calendario que se pueda establecer de cara al cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, así como el poder contar cuanto antes con el borrador de las modificaciones propuestas, «para que podamos estudiarlo detenidamente en nuestra Mesa Regional del Agua, donde tenemos a todas las organizaciones y se encuentran representados todos los estamentos que tienen algo que decir al respecto».

La consejera añadió que «esperamos que este informe llegue cuanto antes, porque ya vamos tarde, y que recoja las demandas que tenemos en Castilla-La Mancha para mantener un río Tajo vivo, pero también para que la cuenca cedente tenga sus usos garantizados sin ningún problema».

Gómez avisó de que «el tiempo va en nuestra contra, más si tenemos en cuenta que el año de plazo

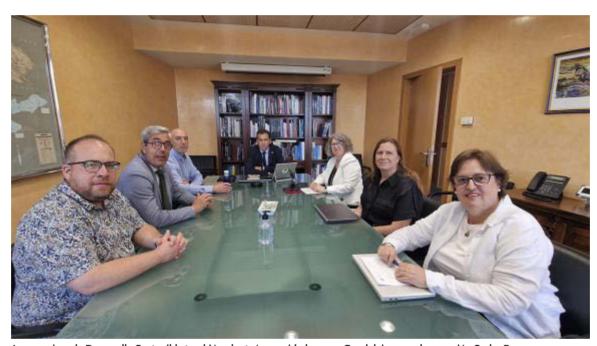

La consejera de Desarrollo Sostenible también planteó necesidades para Guadalajara con la conexión Sorbe-Bornova.

#### DECLARACIONES

MERCEDES GÓMEZ CONSEJERA D. SOSTENIBLE

«Esperamos que este informe llegue cuanto antes, porque ya vamos tarde, y que recoja las demandas que tenemos» que venía establecido en la disposición transitoria con la aprobación de la Planificación Hidrológica de las cuencas ya se pasó en febrero», indicó.

«Entendemos que el procedimiento administrativo es el que es y agradecemos que se haya hecho la consulta pública, pero lógicamente ahora lo que demandamos es que, cuanto antes, pongan a

nuestra disposición ese documento», concluye. Toca modificar la normativa del trasvase para adecuarlo a las necesidades de la cuenca del Tajo y garantizar los caudales ecológicos progresivos a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera. Castilla-La Mancha quiere cambios en los volúmenes trasvasables y exige que no se autoricen derivaciones de forma automática.

#### El último informe del Tajo-Segura prevé que la cabecera aguantará con 1.000 Hm³ todo el verano

L.G.E. / TOLEDO

Los embalses de la cabecera del Tajo acumulan en estos momentos 1.178 hectómetros cúbicos. Aunque no supone ni la mitad de la capacidad que tienen Entrepeñas y Buendía, la imagen que ofrecen este 2024 los pantanos es mucho mejor que la de los últimos años. El último informe técnico del Cedex para la Comisión de Explotación del Tajo-Segura apunta que la cabecera del Tajo aguantará por encima de los 1.000 hectómetros cúbicos todo el verano, a pesar de la previsible falta de lluvia y también de los trasvases que se seguirán aprobando.

La extrapolación para los próximos meses apunta a una disminución de las reservas poco a poco. El informe calcula que comenzarán agosto con los 1.102 hectómetros cúbicos y que entrarán en septiembre en 1.042. Ya para octubre estiman que bajarán de esa barrera de los mil hectómetros cúbicos.

Con estos niveles Entrepeñas y Buendía no bajarían del nivel 2 de reservas que tienen en la actualidad. Eso significa que seguirán aprobando 27 hectómetros cúbicos cada mes. En los cuatro meses que quedan de año hidrológico se aprobarán, por tanto, derivaciones por un total de más de 100 hectómetros cúbicos.

CÁMARA DE CUENTAS | INFORME DE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO REGIONAL EN 2011

## Las empresas públicas de la Junta suman más de 200 millones de presupuesto y 2.700 empleados

**REDACCIÓN** / TOLEDO

La Cámara de Cuentas publica hoy en el Diario Oficial su primera auditoría a las empresas públicas de la región. En la lista de las empresas analizadas están la Radio y Televisión Castilla-la Mancha, Geacam, el Instituto de Finanzas, Gicaman y Sodicaman. Se han analizado los datos correspondientes al ejercicio de 2021, que revelan que este conjunto de empresas públicas suman 211 millones de euros de presupuesto y 2.700 empleados. El gasto en personal asciende a 92 millones, lo que supone un coste medio por persona empleada de 34.100 euros.

Ôtro de los datos que destaca esta auditoría es que el endeudamiento agregado del sector público regional está en 228 millones, una cifra similar al presupuesto que manejan durante todo un año. El dato

positivo en 2021 es que se registró una reducción del endeudamiento de 3%.

El informe de la Cámara de Cuentas, que preside Fernando Andújar, revela que todas estas empresas cumplieron a la hora de rendir cuentas. También observaron la norma que obliga a que sus cuentas serán analizadas por auditores externos. En la Cámara de Cuentas han mirado todos estos documen-

tos, constatando que todos «concluyen con opiniones de auditoría favorables».

El informe destaca que las empresas públicas de la región han mejorado reduciendo el tiempo medio de pago respecto al año anterior, si bien reconocen que tres de ellas excedían ligeramente los 30 días de plazo en 2021.

En la parte de las recomendaciones, la Cámara de Cuentas manda

un aviso a Geacam, pues es la única empresa pública sin plan de igualdad, a pesar de que tiene la obligación de contar con uno. Según el informe «está en fase de elaboración». Respecto a la igualdad, también avisan de que en las empresas que tienen consejo de administración no hay garantizada una presencia equilibrada entre hombres y mujeres.

En materia de transparencia, la Cámara de Cuentas valora que todas las empresas públicas disponen de un lugar específico en sus portales web institucionales para la publicación de la información económica-financiera sujeta a publicidad activa.

IICASTILLA-LA MANCHA

La Tribuna viernes 7 de junio de 2024

**AGRICULTURA** | ANUNCIAN MOVILIZACIÓN

## Los agricultores reclaman el cese del «desvío de dinero» a Geacam

Denuncian que el Gobierno regional paga en prevención de incendios 7.000 euros por hectárea a la empresa pública, mientras que a ellos les dan 1.000 euros por la misma labor

GUILLERMO GÜEMES / TOLEDO

La Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha se concentrará el próximo martes 11 de junio frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, por el «desvío de dinero» de la Junta a Geacam. Estará acompañada por la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha y otras plataformas agrarias de la región, entre ellas, Apicultores de Guadalajara, la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), la Plataforma de daños por Conejos y miembros de las plataformas de las Zepas.

En rueda de prensa exigieron ayer que se cese el «desvío de dinero» del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a la empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). El presidente de Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, denunció que el coste de las labores de prevención de incendios se paga a 7.000 euros la hectárea a la empresa pública, mientras que los agricultores cobran 1.000 euros la hectárea por las mismas labores.

El presidente de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica, Anastasio Yébenes, criticó que «el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expulsado a 5.000 agricultores», al haber presentado ayudas para 220.000 hectáreas cuando en 2022 se certificaron un total de 438.000 hectáreas.

Al mismo tiempo esgrimen un recorte de la financiación, ya que en el periodo entre 2008-2014 se pagaban 57 millone anuales y aho-



Varias organizaciones agrarias se concentrarán el próximo martes 11 de junio frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo. / J. POZO

ra lo están pagando a 32, «un 44 por ciento menos». Yébenes pidió que cambien el presupuesto que manda Europa para la agricultura ecológica, pero consideró que no lo hacen porque «pondría en riesgo la financiación de Geacam».

Entre las reclamaciones del sector primario están «incentivar y dotar presupuestariamente» la ganadería extensiva, los cultivos tradicionales, el pastoreo y reducir la burocracia, generando «un mecanismo ágil y bien dotado» para catástrofres climáticas, financiado a partir de los fondos del PDR.

#### ✓ EL APUNTE

## Piden perdón por las agresiones a los periodistas el pasado marzo

Lo repitieron en varias ocasiones, hasta 17 veces. La Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha pidieron «perdón» por las agresiones de manifestantes a periodistas durante las movilizaciones en Toledo «por el campo» en el mes de marzo. El presidente de la organización agraria aseguró que «ninguno» de los agresores «pertenece a la junta directiva» de Unión de Uniones, que actuaron de forma autónoma y hasta él mismo se llevó «un palazo» en la cabeza. Periodistas que asistieron a la manifestación confirman a *La Tribuna* que entre los atacantes «había miembros de la dirección», si bien García Vaquero se marchó al ver los incidentes y ser agredido.

#### **MEMORIA DEMOCRÁTICA**

#### Castilla-La Mancha recibe 313.874 euros para lugares de memoria y exhumaciones

**EP** / TOLEDO

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y las comunidades autónomas aprobaron ayer el reparto de tres millones de euros para este año que irán destinados a localización, exhumación e identificación de los cadáveres, así como a la divulgación de los hallazgos en las fosas y a la «dignificación» de los lugares de memoria. Castilla-La Mancha será la tercera comunidad autónoma que más fondos recibirá, con un total de 313.874 euros.

La región que más cantidad percibirá de este año será Andalucía, a la que se le transferirán más de medio millón de euros. Después le sigue Cataluña, con un importe cercano a los 420.000 euros. Castilla-La Mancha será la tercera región que más recibirá, hasta los 313.874 euros.

Estos datos los dio ayer el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, tras la reunión del Consejo Territorial de Memoria. El reparto fue aprobado con la abstención de las regiones gobernadas por el PP.

La distribución se ha hecho de forma que una partida de 1,6 millones de euros se destinarán a las comunidades que tienen un mayor número de fosas, mientras que casi 400.000 euros se reparten en función de si las regiones tienen o no fosas comunes. El millón restante está guardado para dar a conocer y divulgar los hallazgos realizados y también la dignificación de esos lugares de memoria.

POLÍTICA | AGRICULTURA

#### VOX lleva la huerta a las puertas de Presidencia para exigir prioridad a los productos de la tierra

LUIS J. GÓMEZ / TOLEDO

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, llegó ayer ante el Palacio de Fuensalida, sede de Presidencia, conduciendo él mismo una furgoneta con las caras de Abascal y Buxadé. De la parte de atrás y ayudado por su equipo y por el portavoz Iván Sánchez, empezó a sacar una mesa plegable para montar lo que podría parecer un puesto de mercadillo, pues traían cajas con tomates, cebollas, pepinos y acelgas. No les dejaron hacerlo porque estaban ocupando una zona en la que el



David Moreno e Iván Sánchez colocando el género ante el Palacio de Fuensalida./J. POZO

aparcamiento está prohibido salvo para vehículos autorizados. Así que tuvieron que cambiar de planes y sacar las hortalizas para ponerlas al lado de la puerta principal.

«Hemos recorrido los últimos días la región, explotaciones agropecuarias, mercados y mercadillos», contó, «y de ahí hemos traído esta representación de los mejores productos de los que nos sentimos muy orgullosos». Precisamente Moreno recalcó que han intentado llevar a las Cortes una iniciativa para que se dé prioridad a los productos de la tierra para los comedores que dependen de la

Junta, como los de colegios, residencias u hospitales, para que «de esa forma se ayude a nuestro sector primario». Recriminó que «Page prefirió votar en contra» y también le reprochó que no apoyase una petición para derogar el pacto verde y el acuerdo comercial con Marruecos.

Con un tomate en la mano, Moreno alertó de que «constantemente están entrando productos infectados por fitosanitarios que no cumplen las mismas exigencias que los criados en España». Avisó de que «se está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos».

El presidente del Grupo Parlamentario Vox también aprovechó para exigir el cese de Sergio Gutiérrez, número dos de Page en el PSOE, por votar a favor de la ley de amnistía. VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna

CASTILLA-LA MANCHAIII

**SANIDAD** | SUSTITUCIONES POR VACACIONES

## La cobertura sanitaria durante el verano será del 80%, lo «habitual»

El consejero de Sanidad no advierte «más conflicto que en ningún otro año» durante el verano, por lo que la cobertura durante esos meses será la usual

E.P. / TOLEDO

La cobertura sanitaria en Castilla-La Mancha durante este verano será «como viene siendo habitual» durante años anteriores, del
80 por ciento aproximadamente,
tal y como confirmó ayer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Así lo expuso a preguntas de los medios de comunicación, tras la inauguración del XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (Seeic) en Toledo. Fernández Sanz dijo no advertir «más conflicto que en ningún otro año» durante el verano, por lo que la cobertura durante esos meses será la habitual, a fin de que los profesionales «se puedan ir de vacaciones y descansar», que «bien se lo merecen», añadió.

En este sentido, y en relación a la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Sanidad, que abordó este miércoles las coberturas de las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el verano de 2024, a petición de las regiones gobernadas por el PP, incidió en que Castilla-La Mancha no trabaja con un plan de verano sino con uno anual.

Fernández Sanz explicó que se trata de un plan «que tiene que ver con muchísimas circunstancias», como lo que se aprende del histórico o lo que ocurre en el momento, y que «contempla cosas que tienen que ver sobre todo



El consejero en el Congreso de la Sociedad de Electromedicina e Ingeniería Clínica./ J. POZO

con la consolidación del talento» que se forma en la región.

#### SE RETUVO AL 78% DE LOS MIR.

Fernández Sanz aclaró que el año pasado la región retuvo al 78 por ciento de profesionales que se estaban formando y este año piensan «al menos igualar o superar ese número», destacando cómo Castilla-La Mancha es «la segunda comunidad que mejor paga las guardias después de Murcia».

En cuanto a la petición de las regiones del PP en el Consejo Interterritorial para que los residentes de medicina de familia adelanten su incorporación, el consejero indicó que ese adelanto «no está dentro de ninguna norma, ni del Ministerio ni de las comunidades autónomas» y que, en todo caso, «lo que hay que hacer es ayudarles a monitorizar, a tutelar su trabajo durante los meses de verano».

El consejero de Sanidad es partidario de que «solo los residentes de último año de medicina de familia» sigan cubriendo «los puestos que ya vengan cubriendo en su último año», porque ellos ya hacen sus tareas en el último año tutelados, y así seguirá siendo en Castilla-La Mancha durante el verano.

**POLÍTICA** | ELECCIONES EUROPEAS

#### Núñez pide concentrar el voto en el PP como «respuesta» a Sánchez

Denuncia que «no hay precedentes en democracia» de un presidente «tan asediado por la corrupción»



Núñez considera que Sánchez «cuenta con un caso de corrupción» cerca de él.

LA TRIBUNA / TOLEDO

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, pidió ayer concentrar el voto en torno al PP para dar «una respuesta contundente en la urna» al PSOE y acabar «con la deriva 'sanchista' a la que están arrastrando al país».

De esta forma se expresó Núñez durante su participación en una carpa electoral del PP en Guadalajara, donde estuvo acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos. Desde allí pidió a los castellanomanchegos que confíen en el PP y que concentren el voto en torno a su partido ya que, «no hay precedentes en democracia de un presidente del Gobierno tan asediado por tantos casos de corrupción a su alrededor».

Así el presidente de los 'populares' consideró que el presidente de España «cuenta con un caso de corrupción en sus más estrechos colaboradores, que están siendo investigados; escándalos como el del Tito Berni, y ahora hemos conocido que su propia mujer está imputada y tiene que ir a declarar ante un juez».

Con este panorama, Núñez mostró su sorpresa «ante la reacción del 'sanchismo', que ha sido correr a atacar a jueces y medios de comunicación», indicando que ha sido la fiscalía europea «quien ha pedido que se investigue a la mujer de Sánchez, así como la UCO, que está investigando los correos electrónicos de Begoña Gómez para comprobar si ha incurrido en malversación o en tráfico de influencias», replicó el presidente del PP.

9-J | ELECCIONES EUROPEAS

#### Los rumanos tendrán 13 colegios electorales en Castilla-La Mancha donde votar el domingo

LA TRIBUNA / TOLEDO

Al Consulado de Rumanía en Ciudad Real le compete organizar los colegios electorales en la jurisdicción consular, tanto en la sede del propio consulado, como en varios otros recintos externos a dicha sede, principalmente en aquellos municipios de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca con una significativa presencia de ciudadanos rumanos. El consulado informa de que al igual que en ocasiones anteriores, se han llevando a cabo las pertinentes actuaciones de orden logístico para la organización de colegios electorales

tanto en recintos privados, como en locales puestos a disposición con la amabilidad de los ayuntamientos de varios municipios castellanomanchegos y con el apoyo de las subdelegaciones del Gobierno.

Recuerdan que este domingo 9 de junio los ciudadanos rumanos residentes (los que no hayan optado por inscribirse en el Censo Electoral de Residentes Extranjeros de España) y turistas que se encuentren en la jurisdicción consular, están invitados a ejercer su derecho de sufragio en el colegio electoral más cercano a su residencia habitual o a su lugar de estancia de 07.00 a 22.00 horas.



Los 13 colegios electorales de la demarcación consulado estará ubicados en los siguientes puntos de la región: en Ciudad Real se podrá votar en la sede del consulado; en Tomelloso, en el antiguo hangar de la estación de ferrocarril, en Alcázar de San Juan en el Centro Cívico. en Albacete en el Centro Sociosanitario El Pilar Iosé Oliva, en Villarrobledo en el Museo Biblioteca Municipal, en Cuenca en el NH Ciudad de Cuenca, en Tarancón en la casa de las Asociaciones, en Quintanar del Rey en el centro Cultural Alfonso Sáiz López, en Toledo en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista, en Talavera en el Ipeta, en Quintanar de la Orden en el Centro Cultural El Recreo, en Madridejos en el pabellón polideportivo municipal Santa Ana y en Ocaña en el Centro Polivalente de de Reuniones Juan Pablo II.

**IVCASTILLA-LA MANCHA** 

#### **ENTREVISTA**

#### MARIANA BOADELLA

CANDIDATA DE CIUDADANOS A LAS ELECCIONES EUROPEAS

**GUILLERMO GÜEMES** / TOLEDO

cupa el tercer puesto en las listas a las elecciones europeas. Mariana Boadella (Ciudad Real, 1980) se define como «catalana-manchega» por sus raíces. Está consternada por «el drama» de los últimos días con el hermano de su excompañera de partido Begoña Villacís, a quien mandó un mensaje de apoyo en la intimidad. Pide el voto al Partido Liberal, «que en España es Ciudadanos», para «decantar la balanza» y alejar a Europa de los extremos.

#### Eres la candidata de la región con el número más alto en unas listas europeas, ¿cómo se siente?

Con mucha responsabilidad y esperanza. Soy veterinaria y he trabajado en el mundo rural, creo que es un oportunidad para que esta tierra tenga a alguien que represente a un sector tan importante como la agricultura y ganadería.

#### Ciudadanos consiguió siete eurodiputados en 2019, ¿qué expectativas tiene el partido el 9-J?

Las encuestas nos dan uno o dos, pero vamos a ir a por el tercero para que Castilla-La Mancha también tenga su pica en Bruselas. Somos optimistas, a medida que el ambiente político se está enfangando también hay gente que está harta de que el nivel político sea ese y están viendo que hay otra opción. Somos la alternativa al fango, estamos y seguimos siendo una alternativa de centro para las personas que no queremos esto para nosotros.

#### ¿Quiénes son esos partidos políticos que esparcen el fango?

En el fango veo que está todo el mundo. Yo no sé quién empezó, si PP o PSOE. Cada vez que Abascal hace unas declaraciones desde el extremo sin ninguna racionalidad lo alimenta, Podemos nació en el fango... Nos estamos quedando solos «Somos la alternativa al fango. Hay gente que está harta de que el nivel político sea ese»

«Siempre hemos defendido una única sanidad, Plan Hidrológico y educación, ahora nos copian»

«Estas elecciones no son un plebiscito nacional, pese a que nos quieran hacer creer eso»



YOLANDA LANCHA

en Ciudadanos al no entrar en esas peleas del poder por el poder.

#### ¿Qué piensa de que haya partidos que no hayan hablado de Europa y situén los comicios como un plebiscito en clave nacional?

Están engañando a la ciudadanía porque estas elecciones no son un plebiscito nacional, a pesar de que nos quieran hacer creer eso. Las elecciones europeas diría que son las más importantes porque más del 70% de leyes que regula nuestro día a día vienen de Europa.

Es triste y preocupante que los partidos políticos no estén hablando de esto, solo Ciudadanos haciendo propuestas para Europa. No sé si los demás no tienen o están tan centrados en ocupar el poder que se despreocupan de los ciudadanos.

Hablaba de esa trascendencia en el día a día, ¿observa cierto desapego en la ciudadanía con todo lo relacionado con la Unión Europea? Es que los políticos nos están llevando a eso. Los políticos que deberían ser los que más defienden Europa solo hablan de ellos. Cómo no va a haber desafección si lo que están haciendo es llevarnos al otro lado de las soluciones. Yo quiero dejarme la piel estos próximos cinco años para mejorar mi tierra.

El sector primario ha realizado una de las movilizaciones más importantes de los últimos años, en la próxima legislatura se diseñará una nueva PAC, ¿qué garantías puede ofrecer a agricultores y ganaderos? Apostamos por una vida en el campo compatible con el medioambiente, pero para ello hay que contar con el campo y Europa se ha dado cuenta que no lo ha hecho. Deben saber los agricultores que quienes deciden las mayorías es el Partido Liberal.

El Pacto Verde trata también de tener agua de calidad y en cantidad para los territorios, ¿Trasvase Tajo-

#### Segura sí o no?

Lo que han hecho PP y PSOE en los gobiernos centrales es una dejación de funciones. Estos dos partidos no tienen autoridad para exigir un Plan Hidrológico Europeo cuando no han sido capaces de sacar un Plan Hidrológico Nacional. Han dejado sus funciones a las comunidades autónomas y cada una defiende sus intereses de forma legítima.

#### Aboga, por tanto, por un Plan Nacional del Agua.

Totalmente. Ciudadanos es el partido que siempre ha defendido una única sanidad en España, un Plan Hidrológico Nacional, una única educación... Ahora nos copian, pero eso lo hemos defendido aquí y lo haremos en Europa.

La defensa es otro de los temas clave que abordará el parlamento europeo en el próximo lustro. La Guerra en Ucrania está abriendo el debate de enviar armamento ofensivo

#### y militares para atacar a Rusia, ¿qué opinión le genera?

Nosotros planteamos una opción valiente que es tener un Ejército Europeo. Para tener la paz hay que prepararse para la guerra. Tenerlo garantiza una defensa unida y Europa se lo tiene que tomar en serio.

Queremos una Europa más cohesionada, no solo en la defensa común, sino a una protección de las fronteras. Un tema que nos afecta a España, por la inmigración y el control de las importaciones de terceros países, que entran sin las mismas exigencias y hacen una competencia desleal a nuestros productos.

## La guerra en Gaza abre otro melón: el de los refugiados y migrantes. Hay informes que revelan que Europa necesitará más de 50 millones antes de 2050 para frenar la baja natalidad y ocupar puestos, ¿dónde pone el foco Ciudadanos?

En España tenemos un drama, hay agricultores que quieren contratar y no encuentran trabajadores. La reforma laboral no ha ayudado al campo. En inmigración somos claros, queremos que sea regulada y que quien llegue a España pueda trabajar. Nos encontramos inmigrantes que al no tener papeles no pueden hacerlo. También queremos una inmigración común. España es puerta de Europa y hay que agrupar a todos los países para ponernos de acuerdo y gestionarlo, no se puede cargar todo el peso de la inmigración a los países más receptores.

#### ¿Teme que el Partido Popular Europeo (PPE) estreche lazos con la ultraderecha y Giorgia Meloni?

Es un miedo que tenemos porque lo estamos viendo, un PP que a veces dice una cosa y luego hace otra. Le pasa como con el agua, aquí dice no al trasvase y cuando va a Murcia dice sí. Nos da miedo que ese PPE se vaya hacia los extremos, por eso es importante que haya un centro liberal.

### Hablando de alianzas, ¿negociaría con el PPE y la extrema derecha para una investidura de Ursula von der Leyen?

Lo que tenemos claro son los intereses de los españoles y esas son las propuestas que vamos a llevar a Bruselas. Si es bueno para España nos vamos a sentar con quien haga falta. El voto, a una dirección u otra, dependerá de las propuestas y de quien mejor encaje la visión de Europa que tenemos.

#### BREVES

ECONOMÍA

#### El precio de la vivienda sube en la región un 4,9% en el primer trimestre

■ El precio de la vivienda libre subió en la región un 4,9% interanual en el primer trimestre, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado ayer. Mientras el precio de la vivienda nueva se disparó un 6%, el de segunda se encareció un 4,7%. El alza de los costes de la vivienda en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año se sitúa por debajo de la media nacional, donde subió un 6,3%, tasa 2,1 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el verano de 2022, cuando se incrementó un 7,6%, según los datos dados del INE.

#### transformación digital La Junta destaca la aplicación de la tecnología para la

mejora de servicios
■ El Gobierno de CastillaLa Mancha destacó ayer la importancia de aplicar la tecnología como instrumento clave que dote de mejores servicios y más adaptados a la ciudadanía de manera proactiva. Así lo destacó el viceconsejero de

Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo, durante su participación en el Amazon Web Services Summit. Allí, recordó que este proceso de digitalización se enmarca en la estrategia digital que está desarrollando el Ejecutivo autonómico y que ya ha puesto en marcha varios proyectos innovadores, dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial.



Juan Ángel Morejudo participa en el Amazon Web Services Summit.

VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024 La Tribuna SOCIEDAD-CULTURAV

UN SÍMBOLO DE LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPORTE

### 'GANAR DOS VECES': LA CANCIÓN OFICIAL DEL EQUIPO PARALÍMPICO ESPAÑOL IMPULSADA POR PASCUAL

El tema, creado por Lucas Vidal e interpretado por Paula Koops, está disponible ya en las principales plataformas de audio y los beneficios recaudados con sus reproducciones se desatinarán a financiar el proyecto 'Relevo Paralímpico'

SPC

En el deporte, como en la vida, la música se conjuga en cada instante de sus protagonistas. Una banda sonora que, en el caso de la alta competición, cobra aún más valor si cabe. Por eso, Pascual quiere estar muy presente en la gran cita de los Juegos de París de este verano y, con esta meta, acaba de dar a conocer, junto al Comité Paralímpico Español (CPE), *Ganar dos veces*, la canción oficial que acompañará a los deportistas españoles en este evento.

La obra, que ha contado con la participación del compositor Lucas Vidal y la cantante Paula Koops, ya está disponible en las principales plataformas de audio del país, y tendrá un fin solidario, ya que todo el dinero que se recaude con sus reproducciones se destinará al proyecto *Relevo Paralímpico*, con el que el Comité Paralímpico Español lucha por la igualdad de oportunidades en el deporte.

El tema se presentó en las oficinas de Pascual en Madrid, en un acto en el que Pilar Pascual, consejera de la compañía, hizo entrega de la canción oficial a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; a Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español; y a los deportistas Alberto Ávila, Eva Moral y Adiaratou Iglesias; que serán una parte importante de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Desde su creación en 2005, el Plan ADOP del Comité Paralímpico Español ha contado con Pascual como uno de sus principales impulsores. Ambas entidades han forjado una alianza ininterrumpida, basada en valores compartidos de inclusión y superación, que se materializa ahora en esta obra musical con la que la empresa familiar quiere trasladar su apoyo a los deportistas españoles. «Llevamos más de dos décadas comprometidos con el deporte paralímpico porque son un ejemplo de nuestro propósito, dar lo mejor, cerca de ti, y del compromiso de Pascual con el desarrollo social y lo de aquí. Los atletas merecen todo el apovo de Pascual por su entrega, valentía v superación dentro y fuera de las pistas», apuntó la consejera de la compañía.



Foto de familia durante la presentación de la canción oficial que acompañará a los deportistas españoles.



Algunos de los deportistas más destacados que conforman el equipo paralímpico nacional.

Por su parte, Rodríguez Uribes agradeció «el compromiso de Pascual por llevar 20 años apoyando al deporte paralímpico y a las personas con discapacidad». También remarcó que «el deporte crea empleo, riqueza y tiene unos valores, como la capacidad de superación, donde el deporte paralímpico es un ejemplo. Por eso, quiero felicitar al Comité por su trabajo encomiable durante todos estos años».

Mientras, Carballeda hizo hincapié en que el título de la canción *Ganar dos veces* «refleja perfectamente el espíritu de los deportistas paralímpicos, que además de ganar a nivel deportivo, tienen que hacerlo también en el día a día y sobreponerse a las dificultades que se plantean». Y añadió que, para conseguirlo, «no están solos, sino acompañados de la Familia Paralímpica, que en el caso de Pascual, ha hecho posible que por primera vez tengamos una canción oficial, con mucha gente arrimando el hombro: compositor, cantante, discográfica...».

LEGADO PARA LA HISTORIA. La letra y la melodía de *Ganar dos veces* fueron creadas para inspirar, apoyar y empoderar a los atletas, destacando su fuerza y resiliencia. Con esta composición, Pascual celebra la grandeza de los deportistas que representan al Equipo Paralímpico Español, motivándolos a al-

canzar nuevas cimas y dejando una huella imborrable en la historia del deporte de personas con discapacidad y en el corazón de todos.

Para la elaboración de esta pieza musical, la compañía contó con Lucas Vidal, compositor español de renombre internacional, quien creó una melodía fresca y pegadiza, diseñada para llegar al público joven y transmitir un poderoso mensaje de superación y esperanza. Para darle voz, Pascual ha contado con Paula Koops, la artista revelación del pop rock nacional. Juntos, han sido capaces de alumbrar una pieza musical que no solo inspira, sino que también resuena profundamente en las nuevas ge-

neraciones, motivándolas a alcanzar sus sueños.

Además, Universal Music Spain también ha querido sumarse a esta acción, colaborando en la amplificación y distribución del tema.

Así, la nueva canción del Comité Paralímpico Español, además de acompañar a los deportistas españoles en los Juegos de París, creará un legado que perdurará. No solo servirá de apoyo para nuestros representantes en las próximas competiciones deportivas, sino que también actuará como inspiración para la siguiente generación de deportistas paralímpicos, al contar con los recursos necesarios para la práctica de sus deportes favoritos.

## 20 AÑOS DE COMPROMISO CON EL DEPORTE PARALÍMPICO Y LA DISCAPACIDAD Los de París serán los quintos juegos paralímpicos consecutivos en los que Pascual patrocina al equipo español, a tra-

Los de París serán los quintos juegos paralímpicos consecutivos en los que Pascual patrocina al equipo español, a través del plan ADOP, gracias a una larga y fructífera relación de la compañía con el deporte paralímpico. En este sentido, Pilar Pascual destaca que «la integración e inserción laboral de personas con discapacidad es prioritaria en Pascual, que ya supera la cifra del 2,7 por ciento de personal con discapacidad en plantilla, con el compromiso de seguir incrementándolo en el futuro».

compromiso de seguir incrementándolo en el futuro».

De esta manera, Pascual impulsa de forma directa e indirecta la inserción laboral de personas con discapacidad a través de un plan específico en el que se establecen acciones como la contratación directa de personas con discapacidad o la promoción indirecta a través de la compra de bienes y servicios a Centros Especiales de Empleo, entre otras iniciativas; así como alianzas con entidades sociales como la Fundación ONCE y la Fundación A LA PAR.

**VIESPAÑA** 

Ó. DEL HOYO-M. ALBILLA (SPC)

uguró que la afiliación a la Seguridad Social iba a superar por primera vez en su historia los 21 millones y así sucedió en marzo, con otro nuevo récord en abril, que se ha vuelto a batir en mayo, constatando una tendencia muy positiva, aunque admite ser consciente de que todavía hay muchas personas sin empleo que ocupan y preocupan. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Pamplona, 1975), avisa que en 25 años se van a necesitar entre 200.000 y 250.000 personas migrantes para sostener el sistema público de pensiones y, al mismo tiempo, aboga por respetar los derechos humanos con firmeza y poner «pie en pared» contra todos aquellos que lanzan mensajes racistas v xenófobos. La que fuera también delegada del Gobierno en Navarra durante el mandato de Zapatero considera que el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco no supone un riesgo para la caja única y que la cesión se corresponde con la vertebración territorial. Saiz, que afirma sentir sorpresa por la citación de Begoña Gómez pero siempre con respeto a la Justicia, señala al PP por «no tener programa» y defiende que su único interés pasa por tratar de intentar derrocar a un Gobierno legítimo.

### Todas las encuestas dan ganador al PP, menos el CIS, que otorga la victoria al PSOE. ¿Qué espera que suceda este domingo?

Confío plenamente en la remontada. Lo que está en juego es mucho. Europa es un agente importantísimo, pero, para que continúe siendo así, es condición *sine qua non* que el camino sea el de la socialdemocracia para seguir protegiendo a las personas, avanzando en derechos y en convivencia.

#### El Brexit, la pandemia y la guerra de Ucrania... Han pasado muchas cosas en estos últimos cinco años, pero el fantasma de abstención está ahí. ¿Cómo se puede *espantar*?

Simplemente echando la vista atrás a los momentos de pandemia y viendo que, con el liderazgo de Pedro Sánchez y de otras fuerzas progresistas en la UE, han hecho que hoy estemos celebrando este éxito de país. Nos jugamos mucho. Las decisiones como la excepción ibérica, los fondos europeos para acompañar a las empresas en la transformación digital y en el reto climático y, por supuesto, avanzando en igualdad. El acuerdo del pacto migratorio, que permite seguir poniendo en el centro los derechos humanos frente a discursos racistas... Son suficientes ingredientes para que la ciudadanía tome conciencia de que Europa tiene que ser fuerte en el contexto global, pero con las recetas de la socialdemocracia.

#### ¿Por qué estos comicios se han planteado como un plebiscito entre Sánchez y Núñez Feijóo?

Es el PP el que no tiene programa alguno. Ni lo tiene para España ni lo tiene para Europa. Su único programa es intentar derrocar a un Gobierno legítimo. Lo estamos viendo con las esperpénticas declaraciones del señor Feijóo que, por la mañana,

ENTREVISTA I MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

## Elma Saiz

### «De aquí a 2050 van a hacer falta de 200.000 a 250.000 personas migrantes para sostener el sistema público de pensiones»

Europa tiene que ser fuerte con las recetas de la socialdemocracia

Asumo con tranquilidad la citación de Begoña Gómez, pero también con sorpresa

El PP demuestra que es el hermano de Vox

Las cifras de afiliación van a seguir creciendo

La desmemoria es la principal enemiga de la democracia abre la puerta a una moción de censura de la mano de Junts, y, por la tarde, abraza los mensajes de la extrema derecha, blanquea al Vox italiano... El PP está demostrando que es el hermano de Vox.

#### ¿De qué manera el PSOE ha intentado reconducir para que el debate se centre en propuestas?

Lo primero quiero recordar que tenemos a Teresa Ribera, la mejor candidata, la vicepresidente tercera, que ha sido la que ha liderado en la UE el impulso y la implantación de la excepción ibérica. Fíjese qué mensaje se lanza cuando una vicepresidenta encabeza una candidatura europea que aglutina todos los valores que representa la UE, como es esa transición ecológica y digital y la justicia social. Creo que es una clara declaración de intenciones con continente y con contenido.

Parece mucha carga para una sola cara. ¿Y la importancia del mensaje? Quiero recordar los éxitos que se han producido bajo la Presidencia española de la UE. No hay nada más que salir fuera de nuestra fronteras, donde se nos reconoce todo lo realizado en materia de derechos laborales y de abordar los grandes desafíos, lo que denota que había y sigue habiendo un gran equipo socialdemócrata en unos años brutales.

Begoña Gómez, la esposa del presidente, ha sido citada a declarar ante el juez. ¿En qué posición deja esto al PSOE y cómo va a afectarles este 9-J? Afronto este tema con tranquilidad, pero también con sorpresa. Reitero que lo único que está ofreciendo el PP a la ciudadanía es no estar a la altura como oposición y solo hay que ver que en mis seis meses de ministra no he tenido ni una sola pregunta, ni una sola iniciativa parlamentaria para ahondar en los datos de Se-

guridad Social, en qué sucede con la temporalidad de los jóvenes, con los contratos indefinidos, qué está pasando con la brecha de género... Es una oposición que solo sabe qué es el lodo y el fango. Dicho esto, lo asumo, reitero, con total tranquilidad, pero también con sorpresa, y siempre con respeto a la Justicia.

El PP defiende que el migrante que delinca y sea reincidente sea expulsado. ¿Cuál es la posición del PSOE? En el PP son capaces de apoyar el pacto migratorio, pero a la vez están gobernando ciudades y comunidades con un partido manifiestamente xenófobo. El PP pacta con Vox, cuyos representantes son claramente racistas, hablando de que hay diferencias entre niños de una u otra religión, con mensajes contra una población especialmente vulnerable, rompiendo folletos del ramadán en público o invitan a que las mujeres nos preocupemos de la natalidad y no de desarrollar nuestra carrera profesional. El pacto migratorio alcanzado en Europa va a ser de aplicación humanista, donde la empleabilidad está en el centro.

#### ¿Qué le parece que Vox en Burgos haya ordenado a la Policía Local aumentar el control sobre el empadronamiento ilegal?

En primer lugar, la orden de Vox atenta contra toda la ciudadanía, porque nadie es capaz de identificar si una persona está en situación irregular o no a simple vista. Van a parar a ciudadanos de forma aleatoria por el color de su piel y eso solo tiene un nombre, racismo. En segundo lugar, la competencia de identificación es de la Policía Nacional. Nos retrotrae a los tiempos del Ku Klux Klan y a Arde Mississippi, pero esto no es ficción. Es muy serio. Es un ataque bochornoso y peligroso contra nuestros valores democráticos sin prece-

dentes. Y el cómplice es el PP, que es quien ha metido a Vox en las instituciones. Que nadie dude que lo haría también a nivel nacional con Abascal como vicepresidente.

#### Esta semana Interior apuntaba que un total de 21.926 migrantes han entrado a España de forma irregular en lo que va de año. Es sin duda un desafío. ¿Disponemos de los medios necesarios para controlarlo?

Absolutamente. España está preparada. Se ha aprendido de situaciones en años anteriores y desde una vía garantista, de una inmigración legal, ordenada y segura. Quiero recordar que estamos trabajando con las comunidades autónomas en esa reforma del reglamento de extranjería. Hace año y medio se llevó a cabo una reforma con más de 300.000 regularizaciones a través de las diferentes figuras del arraigo, siempre también escuchando y yendo de la mano del diálogo social.

#### ¿Y qué hay del trabajo con los países de origen?

Hay una labor interministerial. No solamente desde el ámbito de Migraciones. Es una labor muy coordinada, un desafío mayúsculo, pero quiero recordar que, tanto EEUU como la UE, nos están mirando como ejemplo en esta gestión migratoria y por eso es tan importante quién esté al frente de las instituciones y que el pacto alcanzado en Europa sea un paraguas que tenga una aplicación humanista. Estamos escuchando declaraciones como menos moros y más muros que no se corresponde con lo que queremos en España. Condeno todo mensaje tibio que quiera vincular la migración a aspectos negativos.

¿Por qué España es uno de los países de la UE a la cola de inmigración cualificada?



FOTO: VALDIVIELSO

El 13 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social son personas extranjeras. Es a través del diálogo social y de una política migratoria ordenada donde encontramos fórmulas muy interesantes que son un win-win en migración circular y con todo lo que tiene que ver con el aporte a nuestro país. De aquí a 2050 van

a hacer falta del orden de 200.000 a 250.000 personas migrantes en España para sostener el sistema público de pensiones.

¿Cómo se puede conseguir una mayor y mejor integración?

Tenemos que expulsar de nuestro *modus operandi* los mensajes racis-

tas y la xenofobia con mucha pedagogía. Por eso, todos los representantes políticos deberíamos tener mucho cuidado en nuestros mensajes. Esa es la primera regla que deberíamos cumplir. Parece que algunos solo se acuerdan de las personas migrantes cuando llega un proceso electoral y es fundamental que ese El PP **no tiene programa**. Ni lo tiene para España ni lo tiene para Europa

No hay riesgo alguno para la **caja única** de la Seguridad Social

Condeno todo mensaje tibio que quiera vincular la migración a aspectos negativos

desafío lo afrontemos desde la perspectiva de los derechos humanos. La desmemoria es la principal enemiga de la democracia.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo llega al 12,2 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. ¿Cuál es su valoración cuatro años después de implantarse? El IMV es una realidad y una política viva. Pero en este caso hay un importante papel de corresponsabilidad de las autonomías y ayuntamientos en cuanto a la erradicación de la pobreza. Y, si nos fijamos, por ejemplo, en Castilla y León, vemos que la renta autonómica solo llega a un 10 por ciento de la cobertura que da el IMV. Eso es una decisión política que toman los representantes públicos de orientar las políticas hacia otro sitio.

#### Este ingreso llega en el País Vasco a un 25 por ciento de la población. Al 23 y 22 en Ceuta y Melilla, pero solo a un 5,9 por ciento en Baleares. ¿Dónde está la equidad?

Precisamente en poner en marcha el propio IMV, que ha sido una coalición progresista que, en el momento más complicado de la pandemia, pone un suelo en todo el territorio español para dar esa protección.

En cualquier caso, 12,7 millones de españoles están en riesgo de pobreza. ¿En qué está fallando el sistema? El Ingreso Mínimo Vital no es el único responsable de luchar contra la pobreza. Es una política estatal que da esa cobertura, pero tienen mucho que decir las comunidades y las entidades locales. Y qué diferencias hay entre unas comunidades que, lejos de aminorar las rentas autonómicas, lo que han hecho ha sido llegar a más gente y otras, por decisiones políticas, las han disminuido.

España superó en mayo los 21,3 mi-

llones de afiliados a la Seguridad Social, pero todavía hay 2,6 millones de personas en paro. ¿El actual sistema ayuda a que los desempleados vuelvan al mercado laboral?

Los datos son muy interesantes. Quiero recordar que hace dos meses pasamos la barrera histórica de los 21 millones de afiliados. Ahí hay personas que hace cuatro años estaban a punto de perder su empleo y gracias a los ERTE, al cese de actividad, son personas que no solamente no han perdido su empleo sino que están viendo que tienen una oportunidad. Son cifras muy positivas y que van a seguir esa tendencia de continuar creciendo. Evidentemente, somos conscientes de que hay personas que no tienen todavía empleo y eso es una tarea diaria del Gobierno.

#### Los datos de afiliación son buenos, pero ¿y la calidad de los empleos que se crean?

Las mejoras son cualitativas y cuantitativas. El mes de mayo tradicionalmente es bueno, el de 2023 fue muy bueno, pero es que el de 2024 ha sido todavía mejor. Se está viendo cómo crece el empleo indefinido, cómo hay más trabajadores autónomos, cómo hay más de 10 millones de mujeres trabajando todos los días del mes... Sin caer en la autocomplacencia y sabiendo que hay que seguir trabajando por el pleno empleo.

#### ¿Considera que el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco rompe la igualdad entre españoles?

No hay riesgo alguno para la caja única de la Seguridad Social. Lo que hay es una vertebración territorial. No hay riesgo alguno, solo el objetivo de prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos españoles de norte a sur y de este a oeste.

#### El gasto en pensiones sigue batiendo récords. ¿Es viable el sistema?

Lógico. Revalorizamos las pensiones conforme a la ley, así que es normal que se incremente el gasto. Bajo los Gobiernos de Pedro Sánchez la revalorización de las pensiones ha supuesto un 27 por ciento, es justicia social. Además, estamos ante la jubilación de la generación del *baby boom*, pero también los buenos datos de afiliación están alimentando los ingresos. Por eso quiero dar un mensaje de certidumbre.

#### La paridad de género en España está muy lejos de conseguirse. ¿Por qué políticas apuesta el PSOE para seguir reduciéndola?

Basta con enunciar que está en marcha el complemento de género. Es muy importante erradicar esa brecha y por eso hemos puesto en marcha el Consejo Asesor para poder ahondar en esta perspectiva, que es transversal en el Ministerio.

#### La ley de Memoria Democrática se ha derogado en algunas comunidades. ¿Cómo vaticina que acabará este asunto?

El PP está llegando a acuerdos con Vox para retroceder en derechos y alimentar la desmemoria, que es el principal elemento de la democracia. Y, además, esto no es una cuestión de derecho nacional. Esto viene de Naciones Unidas, así es que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. VIIIESPAÑA

La Tribuna viernes 7 de junio de 2024

**CÉSAR GARCÍA** RESPONS. DE GANADERÍA ADECCU

«Hay que defender al campo o acabaremos comiendo ensaladas de moscas y bocadillos de grillos»



6,8%

SUBE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. El Índice General de Producción Industrial (IPI) sube un 6,8% interanual el pasado mes de abril en Castilla-La Mancha, 6,6 puntos menos que la media nacional.



TRIBUNALES | SEGUNDA INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN LA CAUSA



## La Fiscalía Europea exige a la UCO requisar información en Red.es del caso que implica a Begoña Gómez

Las autoridades comunitarias buscan correos sobre contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, vinculado a la mujer de Sánchez, que pudieron financiarse con fondos de la UE

AGENCIAS / MADRID

La Fiscalía europea (EPPO), por sus siglas en inglés, en contra del criterio expresado por el Ministerio Público español, ha entrado de lleno en la causa abierta contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y quiere investigar las adjudicaciones realizadas a las empresas de Juan Carlos Barrabés, entre otras, por la sociedad pública Red.es, después de que la esposa del presidente del Gobierno emitiera una carta de recomendación al respecto.

Así, en el marco de estas pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó el pasado miércoles por la noche en la sede de Red.es por orden de las autoridades comunitarias, para requisar correos electrónicos relacionados con las contrataciones a Barrabés y su posible financiación con fondos europeos.

Se trata de la segunda intervención de la UCO en la sociedad pública tras una primera visita realizada la semana pasada, un registro que llegó justo un día después de hacerse pública la citación del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid en calidad de investigada a Gómez para el viernes 5 de julio, dentro de la causa abierta por presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Los agentes de la Benemérita recogieron los correos electrónicos, después de la finalización del grabado ordenado y ejecutado un día antes. Y es que, desde el pasado 26 de abril, la Fiscalía Europea investiga si la denuncia contra la mujer de Sánchez afecta a los contratos suscritos con fondos europeos.

Según consta en el sumario del caso, las autoridades comunitarias se interesaron por esta causa y, en concreto, por algunas adjudicaciones del empresario Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de la entidad pública Red.es tras la mediación de la esposa del jefe del Ejecutivo.

El organismo pidió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase «en la mayor brevedad posible» de «los hechos y delitos» que se siguen en este procedimiento en el «que estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley».

14 MILLONES. El empresario Barrabés recibió supuestamente 22 millones de euros en ayudas, de los que presuntamente 14 procedían de fondos europeos. Ahora será la Fiscalía comunitaria quien analice si ve indicios y si es competente para asumir la causa en la parte que afecte a estos fondos.

Horas antes de que la UCO se personara en Red.es, Gómez acompañó a su marido en un mitin de campaña del 9-J, donde no soltó la mano de su esposo y fue vitoreada por el público presente en el acto.

Gómez tendrá que prestar declaración ante el juez el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Al comparecer como investigada, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder solo a las preguntas de su letrado, sin obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, Vox o Movimiento de Regeneración Política de España.

La mujer del presidente acudirá a la cita tras filtrarse un primer informe de la UCO, un documento preliminar dado el estado en que se encontraba la investigación, y después de que la Fiscalía recurriera la apertura de la causa, una «diligencia escasamente frecuente», según el auto del juez instructor.

#### **S** EL DETALLE

#### La respuesta del juez al presidente

Peinado señala que nada prohibe citar a Gómez en período electoral, como le achacó el socialista

El juez que investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Juan Carlos Peinado, aseguró que «no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida» que haya anunciado la citación como investigada de la esposa de Pedro Sánchez en plena campaña electoral.

Así lo destacó ayer en una providencia, en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid responde a la afirmación del presidente del Gobierno, que en su carta a la ciudadanía señaló que existe una «norma no escrita» consistente en no dictar resoluciones «susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral», en alusión a la citación de Gómez para el próximo 5 de julio.

«La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley», asegura el juez Peinado en esta nueva resolución, en la que incidió en que nada le impide «continuar el impulso de cualquier instrucción en curso».

Por otro lado, el magistrado anunció que tomará declaración -la misma será utilizada como prueba preconstituida- como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés en el hospital donde se encuentra ingresado por problemas de salud.

La respuesta del instructor del caso que atañe a la esposa del jefe del Ejecutivo a las críticas de Sánchez llegó el mismo día en el que La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó reunirse de forma extraordinaria este lunes 10 de junio, «a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial», en referencia entre otras- a la citada carta a la ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del Gobierno.

EUROPA PRESS

#### SEGURIDAD CIUDADANA | INFRAESTRUCTURAS

MIGUEL A. RAMÓN / CUENCA

La nueva Comisaría de la Policía Nacional de la capital conquense se inaugurará el próximo jueves, 27 de junio, tal y como confirmaba ayer por la mañana, a preguntas de los periodistas, la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, quien mostró su confianza en que el ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, no vaya a faltar a esta cita tan importante para este Cuerpo y para la ciudad.

Extremo éste que, precisamente, constataba casi manera paralela la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en una entrevista concedida a *Europa Press*, en la que aseguraba que el titular de Interior sería el encargado de inaugurar las nuevas instalaciones.

Con este anuncio casi se cumple la última fecha avanzada el pasado 3 de abril por el propio ministro Marlaska durante el acto de inicio de las obras del futuro Centro Nacional de Estudios Penitenciarios, en el que vaticinó que, una vez se había concluido la obra civil, la nueva Comisaría abriría sus puertas y estaría operativa «antes de junio de este año».

Pero, más allá de que se haya dilatado un mes sobre lo calculado inicialmente por el titular de Interior, la realidad es que esta nueva infraestructura, que ha contado con una inversión de más de nueve millones de euros, entrará en funcionamiento a finales de este mismo mes, lo que supondrá «un cambio espectacular, tanto para los policías como para la ciudadanía, un salto cualitativo», tal y como señaló el comisario Manuel Domínguez Corcobado en una entrevista concedida a *La Tribuna* a mediados de mayo.

características. Para llegar a esta nueva Comisaría, el Ministerio del Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), ha tenido que acometer unas obras, que se iniciaron en diciembre de 2022 y que se han centrado en la adecuación de dos edificios ya existentes, junto a los terrenos de ADIF, destinados inicialmente a ser sede de los sindicatos CCOO y



Aspecto actual que presenta la nueva Comisaría de la Policía Nacional de Cuenca, situada en la Ronda de San José, de la capital. / MANU REINA

## La nueva Comisaría de la Policía abrirá sus puertas el 27 de junio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugurará las instalaciones tras una inversión superior a nueve millones de euros en unas obras que arrancaron a finales de 2022

UGT y que se han reconvertido en una única infraestructura «energéticamente eficiente y resiliente».

Y es que cuenta con la calificación Verde 4 hojas' de Green Building Council España (GBCe) y, por lo tanto, con un diseño sostenible desde los puntos de vista económico, social y medioambiental.

La nueva Comisaría del Cuerpo

Nacional de Policía de la capital, que está distribuida en dos edificios de tres alturas con una superficie total de 7.739,12 m², contará en la planta baja con la zona de atención al público, mientras que los pisos superiores se destinarán a las distintas brigadas operativas y grupos de trabajo policial.

El sótano de los edificios, por su

parte, se reservará para el área de detenciones, vestuarios, gimnasio o una galería de tiro para entrenamiento, así como para el aparcamiento con puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos.

Unas instalaciones ubicadas en la Ronda SanJosé que, tal y como dijo en su momento el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, se pretenden conectar directamente con la Ronda Oeste mediante un nuevo vial, que se está estudiando por parte del Ayuntamiento de la ciudad.

Una Comisaría que, a juicio de Tolón, «es muy necesaria» y que viene a demostrar el «gran esfuerzo del Gobierno de España» no sólo en el aumento de personal sino también en la mejora de instalaciones.

MUNICIPAL | POLÍTICA

## El PP solicita datos sobre la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento

**REDACCIÓN** / CUENCA

El Grupo Municipal Popular ha solicitado por escrito el acceso a la documentación referente al contrato menor de asistencia jurídica realizado en virtud del Decreto 2.785 relativo a la contratación de los servicios de asesoramiento jurídico correspondiente a los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales a instancias del Jefe de Policía Local y su segundo, y que ya dieron lugar al levantamiento de las

medidas cautelares establecidas por el propio Consistorio entre las que se encontraban la suspensión temporal de empleo y sueldo.

**«DUDAS RAZONABLES».** El portavoz *popular*, Álvaro Barambio, indicó ayer que «tanto este Decreto advertido ya en el pasado Pleno por nuestra formación política, como la contratación que conlleva, ofrecían dudas razonables para pedir información, pero, como hemos obtenido la callada por respuesta,

hemos optado por solicitar por escrito esta información, esperando que esta vez sí que se nos contesté sobre los motivos de externalizar este caso en concreto».

Y es que Barambio subrayaba que no es lo habitual la contratación de este tipo de servicios para procedimientos judiciales sobre derechos fundamentales, señalando como prueba el que afecta directamente al Grupo Popular en relación con la negativa a convocar un Pleno extraordinario para abordar la



El portavoz popular, Álvaro Barambio. / PP

Ley de Amnistía, la cual fue declarada nula de pleno derecho por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, siendo apelada nuevamente por el propio Ayuntamiento y estando en estos momentos en tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

«Pues bien, en este caso, y en otros de la misma problemática, ha sido la Asesoría Jurídica del Avuntamiento la que se ha personado como representante del Consistorio, por lo que no entendemos ni nos podemos explicar los motivos que han llevado al alcalde a externalizar este servicio en concreto. Desconocemos qué informes (si los hubiera), documentos o criterios han llevado al Darío Dolz a realizar esta contratación y creemos que nosotros, pero sobre todo los conquenses, merecemos una explicación», declaró el portavoz del PP.

18CUENCA

La Tribuna VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024

#### **SINDICATOS**

#### CCOO rechaza el «falso victimismo» de CEOE a cuenta de su nueva sede

**REDACCIÓN** / CUENCA

CCOO Cuenca expresa su rechazo a las declaraciones sobre la «paralización judicial» de la nueva sede de CEÓE Cepyme realizadas por el presidente de la patronal, David Peña, por su «absoluta falta de rigor» y su «falso victimismo». El sindicato recuerda que anunció públicamente en 2022 que iniciaría acciones legales contra el acuerdo plenario del Avuntamiento para ceder gratuitamente a CEOE Cepyme la titularidad del 50% del edificio inacabado de la Ronda Oeste, además de la titularidad, compartida a partes iguales con el Ministerio de Trabajo, del otro 50%

Lo que la demanda de CCOO pide a la Justicia es la revocación de la cesión gratuita e incondicional por parte del Ayuntamiento a los empresarios de la propiedad municipal, «cesión que ambos han acordado fuera de un contexto de diálogo social y que rompe todos los equilibrios existentes hasta el momento entre los agentes sociales», apunta el sindicato.

«Se trata de un regalo, sin más», añaden. El Ayuntamiento «regala a una organización privada un patrimonio de la ciudad, de todas y todos los conquenses –a quienes en absoluto representa la organización agraciada-y a los que su Ayuntamiento muy bien podía ofrecer en ese mismo espacio servicios públicos municipales de los que adolece la ciudad». «Creemos, y por eso hemos acudido a la Justicia, que el Ayuntamiento y CEOE Cepyme se han embarcado en una operación patrimonial ilegítima», rematan.

ECONOMÍA | MERCADO LABORAL

#### La campaña de verano genera 2.100 contratos, un 12% más que el año pasado

Cuenca es la segunda provincia de la región donde más aumenta la contratación veraniega respecto a 2023, solo superada por Toledo con un 13,5% de incremento

**REDACCIÓN** / CUENCA

Castilla-La Mancha registrará 24.020 contratos en la inminente campaña de verano, un 10,1% más que hace un año, según los datos aportados este jueves por la empresa de recursos humanos y trabajo temporal Randstad. Por provincias, Cuenca registrará más de 2.100 firmas (un 12,3% más con respecto al año anterior), Guadalajara más de 4.900 (8,2% de incremento), Ciudad Real 4.400 (11,1%), Albacete 4.200 (3,8%) y Toledo más de 8.300 (13,5%).

«La previsión para este verano muestra una clara tendencia positiva en el mercado laboral y refleja la recuperación y el dinamismo de sectores clave como la hostelería, el comercio, el transporte y la logística», asegura Juan Muñoz, director regional de la zona centro de Trabajo Temporal de Randstad. «Esta demanda» –continúa– «no solo ofrece oportunidades de empleo, sino que también impulsa la economía nacional».

En el conjunto de España, la campaña veraniega generará alrededor de 600.000 contratos, un 12,4% más que durante el ejercicio pasado; y el 40% de los contratos se firmarán en hoteles y restaurantes, mientras que, por su parte, transporte y logística acaparará el 38%, comercio un 17% y ocio y entretenimiento casi un 4%.

Con todo, este volumen es infe-



Un establecimiento hostelero de la Plaza Mayor, en una imagen de archivo. / R. M.

40%

EL PESO DE LA HOSTELERÍA El 40% de los contratos se firmarán en hoteles y restaurantes, mientras que, por su parte, transporte y logística acaparará el 38%, comercio un 17% y ocio y entretenimiento casi un 4%. rior al registrado en prepandemia, en 2019, cuando se firmaron más de 621.000 contratos, pero roza los máximos históricos de la serie estudiada. De hecho, desde el año 2013 la tendencia no ha dejado de crecer con la interrupción de la pandemia, que provocó un desplome hasta las 370.000 firmas. Al año siguiente, el volumen se recuperó con un notable crecimiento del 43%, para desde entonces moderarse por efecto de la reforma laboral.

#### SANIDAD

#### Adquieren el acelerador lineal para la Unidad de Oncología Radioterápica

**REDACCIÓN** / CUENCA

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó ayer el anuncio de licitación del expediente para la adquisición, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de dos aceleradores lineales para los hospitales de Cuenca y Guadalajara, con un presupuesto base de licitación de 10.236.600 euros.

Según informó la Junta de Comunidades en una nota de prensa, con esta dotación, todas las provincias de Castilla-La Mancha disponen de Oncología Radioterápica en el sistema sanitario público, con el objetivo de evitar los grandes desplazamientos para los pacientes.

En el caso del Hospital Universitario de Cuenca, la Unidad de Oncología Radioterápica se está construyendo en el nivel 0, cercano al área de hospitalización para atender a la meior ubicación posible en relación a las entradas y circulaciones principales del complejo sanitario. Incluye dos búnkers gemelos, en uno de los cuales irá instalado el acelerador lineal y el otro será de reserva, así como una sala para un TC de planificación y todas las consultas y salas para tratamiento y técnicas que sean necesarias para este área.

La creación de estas Unidades de Oncología Radioterápica, que dependerán funcionalmente de Toledo y Albacete, permitirán atender en cada una de ellas a unos 300 pacientes al año.

#### UNIVERSIDAD

#### Un curso de verano debate sobre la situación de los policías con estatuto militar

**REDACCIÓN** / CUENCA

El campus alzó el telón de los cursos de verano y extensión universitaria de la UCLM. La Facultad de Ciencias Sociales acogió el curso *Policías con Estatuto Militar*. Las jornadas, con una temática muy especializada, tuvieron como objetivo principal dar a conocer, analizar y contrastar la visión que los especialistas y profesionales tienen sobre los estatutos jurídicos de los diferentes cuerpos de policía con naturaleza militar que existen en el entorno europeo.

El vicerrector César Sánchez Meléndez inauguró este curso junto a la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, y la jefa de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, María Jesús Pascual.

ECONOMÍA | AUTOMOCIÓN

## Convecu subraya que las matriculaciones continúan «muy por debajo» de 2023

Los números globales de los cinco primeros meses denotan un descenso superior al 13%, con apenas 570 operaciones

**REDACCIÓN** / CUENCA

La Asociación Provincial de Concesionarios señala que las matriculaciones siguen todavía «muy por debajo» del año pasado en un sector que parece «paralizado» por los distintos condicionantes económicos. De hecho, según los datos de Faconauto, en mayo de 2024 se repiten los resultados de este período de 2023, pero las cifras globales de los cinco primeros meses del año pasado vienen lastrados por un comien-

zo de ejercicio «muy negativo» y se reducen más de un 13%.

Las matriculaciones de particulares sí que se han mostrado en una línea semejante a la del año anterior, pero las de empresas, igual que ocurrió en 2023, siguen acusando una fuerte bajada, «ya que están retrasando sus compras por la incertidumbre económica». Así, Convecu solicita que se establezca un nuevo plan de ayudas, incluso centrada en las empresas con el fin de revitalizar estas operaciones que son claves



El dominio de los híbridos y eléctricos es evidente en el mercado. / REYES MARTÍNEZ

para los concesionarios y además estas ayudas serían recuperadas de manera rápida vía impositiva.

De enero a mayo se han producido 567 matriculaciones, 86 me-

nos que en estas fechas de 2023. Es muy claro el dominio de los híbridos y eléctricos, que suponen un 61,5% del total, con 349 operaciones, 48 más que el año anterior.

**CULTURA** | MÚSICA

### DOSIS DE RAP RURAL APEGADA A LA TIERRA

Bewis de la Rosa ofrece esta tarde un concierto gratuito en la explanada del Teatro Auditorio en el que dará a conocer 'Amor más que nunca', su primer trabajo discográfico

J.L.E./REDACCIÓN / CUENCA

l rap rural tiene en Bewis de la Rosa, *alter ego* de Beatriz del Monte, a su referente indiscutible. Su propuesta artística, tan original como genuina, se abre camino a grandes pasos no sólo por sus letras, sino también por el sorprendente poderío que despliega sobre el escenario. Los conquenses lo podrán comprobar hoy porque esta artista multidisciplinar que creció en el extrarradio de Madrid, pero que tiene profundas raíces en Villamayor de Santiago, su pueblo materno, tiene una cita con el público en la capital.

Bewis de la Rosa desplegará su arte y todo lo que acompaña una propuesta artística audaz y atrevida que gira en torno a *Amor más que nunca*, título de su primer trabajo discográfico. El concierto, que será gratuito, tendrá lugar en la explanada del Teatro Audiorio José Luis Perales, a partir de las 20,30 horas.

Amor más que nunca, un proyecto musical que nació en 2021, presenta un universo escénico con claras referencias a la tradición castellanana en el que la artista propone dos ejes de reflexión: el amor y el mundo rural. Música, danza y performance se entrelazan en un espectáculo musical con elementos del rap, hip-hop y el folclore, y unas letras cargadas de ideas como el

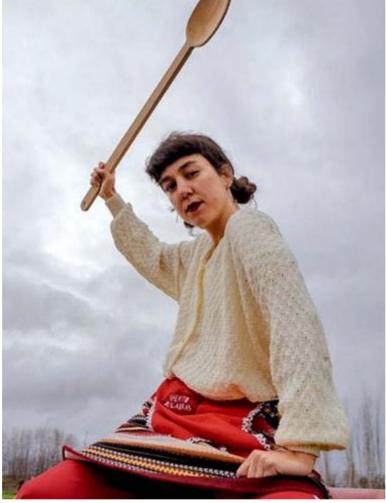

Bewis de la Rosa está de gira con 'Amor más que nunca'. / PROMOSAPIENS

pensamiento crítico, el transfeminismo, el decrecimiento, la herida histórica y la salud mental. Todo ello, con un estrecho apego a la tierra que deja claro en temas como *Manifiesto*, donde a ritmo de rap proclama: *Vengo de un pueblo en La Mancha manchao por la indiferencia / alimentao por las gachas, / desierto, fue herido en guerra*.

**«NO-VINILO TOMATERA».** Bewis de la Rosa propone a los oyentes del disco *Amor más que nunca* la siembra de un «no-vinilo-tomatera» con el objetivo de que «en diez años en lugar de un disco en el río haya una tomatera en tu casa». Además del disco digital y un póster donde disfrutar las letras con calma, contiene un fanzine que recoge textos desde una mirada crítica al amor romántico, planteando nuevas formas de gestión emocional desde las no-monogamias.

Bewis de la Rosa es una artista interdisciplinar. Bailarina, actriz, coreógrafa, investigadora, escritora y profesora en el campo de la danza y el teatro físico, entre otras cosas. Su rap rural ha cosechado triunfos en certámenes como el concurso de bandas emergen tes Alameda Festival, el Alcalá Suena, el Festival Gigante de Madrid y el Sziget Festival de Budapest. Su arte ha viajado desde Villamayor de Santiago a Toulouse.

#### **CULTURA**

#### La artista Inés Aguilar expone 'Entre bambalinas' en el Centro Joven

**REDACCIÓN** / CUENCA

El Centro Joven inaugura hoy la exposición fotográfica *Entre bambalinas*, de la artista Inés Aguilar. *Entre bambalinas*, que se podrá visitar hasta el día 17 de junio, es un proyecto documental que relata a través de fotografías el proceso del preparatorio y calentamiento previos a actuar en el escenario de un grupo de ballet profesional, procedente de la academia de danza Alegría y Javier de Cuenca.

«La finalidad es mostrar la belleza, dedicación y esfuerzo por parte de bailarinas y profesores. El título tiene su origen en los hechos que suceden en un escenario y que los espectadores no pueden ver, referentes a acontecimientos que se concretan de modo confidencial o secreto. Algo que sucede entre bambalinas, de este modo, se produce de una manera oculta o en la intimidad. Esta expresión la escuché en una de las clases por parte de Alegría cuando les expliqué el proyecto a realizar», comenta Inés Aguilar.

Sus referentes para este proyecto han sido vídeos como *Life* as a Professional Ballerina, Carmen de Carlos Saura, Las zapatillas rojas o El lago de los cisnes, entre otras, para poder contar una historia de inicio a fin que mostrara el progreso de los acontecimientos, los ensayos en clases y el día final del espectáculo.

#### **JUVENTUD**

#### El plazo de inscripción para la Escuela de Verano Junior se abre el lunes

**REDACCIÓN** / CUENCA

El lunes comienza el plazo de inscripción para la Escuela de Verano Junior que organiza el Avuntamiento a través de la Concejalía de Juventud destinada a jóvenes de 12 a 16 años y que finaliza el 26 de junio. Esta Escuela de Verano Junior, que incluye actividades como robótica, videojuegos, juegos de mesa, deportes, piscina o gincanas, se impartirá en el Centro Joven en julio de 10 a 14 horas en cuatro turnos semanales. El concejal de Juventud, Alberto Castellano, explicó que «somos conscientes de la necesidad de ofrecer alternativas de ocio y propuestas que ayuden a la conciliación».

CULTURA | EXPOSICIÓN

#### La Sala Iberia encumbra el legado de Zóbel con el Certamen de Artes Plásticas

REDACCIÓN / CUENCA

La delegada de la Junta de Comunidades en Cuenca, Marian López, y el director del IES Fernando Zóbel, Jesús Checa, inauguraron en la Sala Iberia la exposición del XXXV Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel, organizado por este instituto conquense. En la muestra, que se podrá visitar hasta el 30 de junio, se pueden ver las 42 obras seleccionadas por el jurado del certamen entre las 150 que se han presentado este año.

La delegada de la Junta felicitó al IES Fernando Zóbel por «mantener vivo el legado de Fernando Zóbel y apostar por el arte joven en nuestra región durante nada más y nada menos que 35 años». Para López, «es un honor para el Gobierno regional que la Sala Iberia acoja esta exposición, en un año tan importante en el que conmemoramos el centenario de nacimiento de Zóbel, fundador del Museo de Arte Abstracto en las Casas Colgadas de Cuenca, que cambió la ciudad para siempre». Es por ello que hace unos días, con motivo del Día de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional le entregó la Medalla de Oro de la comunidad.

Por su parte, el director del centro agradeció el trabajo de toda la



Fotografía de familia con los ganadores del Certamen de Artes Plásticas. / JCCM

comunidad educativa leyendo la carta que Fernando Zóbel escribió a la Dirección del centro cuando se puso su nombre al instituto y en la que confesaba su «pasión por enseñar y aprender». Al acto también asistió el director del Museo de Arte Abstracto, Manuel Fontán.

Hay que destacar que en esta puesta de largo también se entregaron los premios de la trigésimo quinta edición del certamen.

#### **TARANCÓN**

#### **CULTURA** | ESPECTÁCULO

JUANJO DEL TORO / TARANCÓN

La cultura volverá a ser altavoz de las principales problemáticas sociales este sábado en el Auditorio Municipal. Este sábado, a las siete de la tarde, la Asociación de Acogimiento Familiar (Acofam) trae con la voz de Félix Albo el espectáculo de narración oral Faros, fuimos náufragos. Con esta iniciativa por parte de la asociación que arriesga por primera vez con este tipo de eventos, pretenden dedicar un espacio de reflexión y comunicación a través de las artes escénicas para hacer llegar su mensaje a un público «adulto, joven y majo».

El coordinador de la asociación, Ángel Bonilla, explica que estas dos actuaciones que tienen programadas, siendo el estreno ayer en la capital conquense, van dentro de una campaña de difusión sobre la importancia del acogimiento familiar. «Es una forma más amena y creativa de transmitir nuestro mensaje», detalla el coordinador subrayando «la importancia para ellos» de que la realice Félix Albo, un narrador que considera «especial» por la «interacción y el espectáculo que ofrece al público».

Bonilla asegura que Acofam en Tarancón ya ha tendido varias reuniones con los Servicios Sociales de la localidad y que están pendientes de hacer encuentros con referentes familiares y comunitarios de la ciudad para «mejorar y ampliar» la presencia de esta asociación de ámbito provincial en el municipio.

ASOCIACIÓN EN AUGE. Acofam tiene programas repartidos tanto en la capital provincial como en las localidades de Quintanar del Rey y Motilla del Palancar. Bonilla afirma que es «primordial» incentivar y fomentar todos los proyectos que sirvan para visibilizar la función de acompañamiento y asesoramiento en temas afectivos y psicológicos que brindan desde



De los 172 menores tutelados en la provincia, solamente 71 se encuentran en acogimiento familiar. / RUBÉN SERRALLÉ

#### Acofam apuesta por las artes escénicas para llevar su mensaje a los vecinos

La Asociación de Acogimiento Familiar presenta mañana en el auditorio la narración oral 'Faros, fuimos náufragos' con la voz de Félix Albo, a partir de las siete de la tarde

la asociación y la formación tanto a familia extensa como a familia ajena. En la actualidad, son seis profesionales los que componen Acofam, entre trabajadores sociales y psicólogos, que se encargan de las 62 familias presentes en la provincia. «Siempre se necesitan

familias de acogida y más en estos momentos difíciles en los que los niños son los que más se resienten en situaciones cronificadas», recalca.

Destacan que de los 172 menores tutelados en la provincia, solamente 71 están en acogimiento familiar. Por eso, desde Acofam animan a la asistencia de esta obra y hacen un llamamiento para cuidar «el futuro de la sociedad» dentro del núcleo familiar. Así se puede contribuir, según afirman, a que los niños y niñas puedan retomar su vida familiar en algún momento.

#### **AGENDA CULTURAL**

#### HOY

18:00 horas. Día central del séptimo Festival Intercultural de Tarancór con degustación de comidas típicas de diferentes países, espectáculos y juegos en el Centro Escénico San Isidro.

#### 21:00 horas.

Representación de la obra de teatro 'La Casa de Bernarda Alba' en el Auditorio Municipal.

#### MAÑANA

09:30 horas. Encuentro ciclista con Víctor Manuel Sáez Catalán, exciclista taranconero entre 1979 y 1989, valorado como meior ciclista de la provincia, en el Punto Ciclista ubicado en la Piscina Municipal. 20:00 horas. Concierto a cargo de la Coral Malena de Tarancón junto con la banda municipal en conmemoración del centenario de la Agrupación Nuestra Señora de Riánsares en el Mercado de las Artes Luisa Sigea.

#### DOMINGO

10:00 horas. Octavo concurso territorial de Doma Clásica en las instalaciones del club de hípica Equidepor Víctor Navarro. 11:30 horas. Exposición de coches clásicos en el Parque Ferial de Tarancón a cargo de la Asociación de Vehículos Clásicos de Tarancón y Comarca con motivo de 'la Vuelta a España en 600' Entrega del testigo y posterior desfile hasta el Ayuntamiento.

**SOCIEDAD** | MEMORIA HISTÓRICA

#### La ARMH enfoca las actividades de su aniversario este fin de semana en «el homenaje y el recuerdo»

JUANJO DEL TORO / TARANCÓN

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se vuelca este fin de semana con la celebración de los actos centrales con motivo del veinte aniversario de la fundación de este colectivo en la provincia. Una campaña que se extenderá a lo largo de todo el año y en la que una de las reivindicaciones más importantes es la solicitud al Ayuntamiento de la inclusión de los alcaldes del municipio en el periodo comprendido entre marzo de 1936 y marzo de 1939. En total, cin-

co ediles que no son reconocidos de forma oficial y cuya reivindicación pretenden llevar a otros municipios de la provincia.

El presidente de la asociación, Máximo Molina, detalla estos «actos centrales», que comenzarán este sábado a las once y veinte de la mañana en el cementerio municipal. Tras este homenaje, se emprenderá una marcha al Auditorio Municipal, donde se desarrollará el acto principal a las doce del mediodía. En dicho acto se procederá a la lectura de los nombres de los alcaldes, junto con los nombres de cer-

ca de 400 republicanos taranconeros que aseguran haber documentado. «Estos alcaldes merecen estar en ese listado oficial por el respeto debido a los hechos históricos», aseguran desde esta asociación.

Durante el acto intervendrán varias personas vinculadas de forma directa con la asociación, como son el taranconero José Vicente Carrasco, venido exprofeso desde Estocolmo; Hamish Drummonds de la sección escocesa del International Brigade Memorial Trust; Ángel Regatero, secretario general de las Juventudes Socialistas de Tarancón;



Ofrenda floral realizada a las Brigadas Internacionales en el cementerio. / M.M.  $\,$ 

John Bruen, presidente de Friends of International Brigades Ireland. Todos ellos recitarán unos poemas el poeta taranconero Javier Navarro. «Es un acto simple, pero digno para nuestra comunidad y nuestra historia», asegura Molina animando a los vecinos de la ciudad a que acudan para realizar «una reivindicación y un homenaje a la memoria colectiva de los paisanos de la localidad». MOTILLA DEL PALANCAR | DESARROLLO

### Mahle conoce al detalle el Plan de Industrialización de la provincia

La Diputación, el Gobierno regional y el Consistorio motillano explican a la multinacional alemana este plan, que conllevará la ampliación de la potencia eléctrica de la localidad hasta los 80 MW

REDACCIÓN / CUENCA

La Diputación de Cuenca, junto al Ayuntamiento motillano y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han explicado a los máximos responsables de la empresa multinacional alemana Mahle, implantada en Motilla del Palancar, los pormenores del Plan de Industrialización que la institución provincial va a acometer en la provincia conquense y que va a afectar de forma muy significativa a esta localidad. Concretamente, conllevará la ampliación de la potencia eléctrica de la subestación de este municipio hasta llegar a los 80 MW: algo que va a solventar un problema histórico que ha mermado la capacidad de crecimiento de este importante núcleo de producción empresarial.

Una reunión de trabajo que mostró el respaldo de la Diputación, así como del resto de administraciones, ya que contó con la presencia del presidente provincial, Álvaro Martínez Chana; el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el alcalde motillano, Pedro Javier Tendero; y el diputado nacional por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo. Mientras que por parte de la empresa estuvo todo el equipo directivo de la fábrica motillana encabezado por el nuevo responsable, William Fabre, vicepresidente de Electrónica y director general de Mahle.

En esta visita a las instalaciones se puso sobre la mesa la importancia de que esta multinacional pueda



Un momento de la visita realizada a las instalaciones de Mahle en Motilla del Palancar. / DIPUTACIÓN

contar con potencia eléctrica suficiente en cantidad y en calidad, ya que actualmente se abastecen de una línea de tensión obsoleta para las necesidades que requiere la tecnología instalada para el desarrollo de componentes para el coche eléctrico.

Martínez Chana se mostró convencido de que esta importante inversión de más de 5,1 millones de euros de la Diputación va a posibilitar el desarrollo tanto de esta importante empresa, como de otras que quieran instalarse en las más de 100 hectáreas de suelo industrial que van a desarrollarse.

Guijarro, por su parte, planteó a la factoría adaptar los planes formativos de la Consejería de Educación a los perfiles que requieran e, incluso,

gestionar conversaciones en este sentido con la Universidad de Castilla-La Mancha: todo ello con el obietivo de atender su necesidad de mano de obra, entre ellos de ingenieros.

Y el regidor, por último, no dudó en tender la mano a la dirección de la empresa para ofrecer toda la colaboración porque «es el principal activo que tenemos en Motilla»

LABORAL | GOBIERNO CENTRAL

#### El Plan Especial de Empleo Rural permitirá contratar a más de 300 trabajadores

REDACCIÓN / CUENCA

La Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas en Cuenca, aprobó ayer la distribución definitiva del presupuesto y de los trabajadores beneficiarios para 2024 en la provincia, en una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Cuenca.

La aprobación definitiva de este plan supone que los 46 municipios beneficiarios puedan comenzar la selección del personal, lo que facilitaría iniciar los proyectos a finales de mes. El Plan prevé una inversión de 1.735.569,96 euros para la provincia, aportada íntegramente por el Gobierno de España y contempla la contratación de 316 trabajadores en paro del régimen especial agrario que realizarán obras o servicios de interés general o social.

Cada trabajador percibirá 1.323 euros de salario mensual, 63 euros al mes más que el año pasado, con un coste salarial total de 1.830,77 euros al mes, que asume íntegramente el Gobierno central.

En la reunión han participado, además, el director y subdirector provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; perso-



Mari Luz Fernández preside la Comisión Provincial. / SUBDELEGACIÓN

nal de la Dependencia Provincial del Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno; la delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha; representante de los municipios beneficiados por este Plan, así como representantes de los distintos agentes sociales

#### **BREVES**

#### MEDIO AMBIENTE Piden la implicación ciudadana para la prevención de incendios forestales

■ El delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, pidió ayer la máxima implicación de los ciudadanos de la provincia para prevenir los incendios forestales, ya que nueve de cada diez se producen a causa de errores humanos que se pueden evitar. Para ello lo más importante es evitar conductas de riesgo, denunciar actitudes imprudentes y llamar al 112 de forma inmediata en caso de incendio. Así lo puso de manifiesto tras la primera reunión del comité asesor de Plan Infocam de Cuenca. un órgano que aglutina a todos los servicios implicados en la gestión de incendios forestales

#### energía Instalan placas solares en el centro de conservación

■ El Gobierno de Castilla-La Mancha finalizó las obras de instalación de paneles solares fotovoltaicos en el Centro de Conservación de Carreteras de Cuenca, lo que permitirá un ahorro en el consumo eléctrico de más de un 46 por ciento y una reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub> a la atmósfera de 3.816 toneladas anuales. La delegada provincial de Fomento, Ana Ponce, visitó el parque de maquinaria junto a la secretaria provincial de la Delegación, María Teresa Martínez Merchante, para comprobar esta nueva instalación, en la que se han invertido cerca de 13.000 euros. Además de Cuenca, cuentan con este tipo de instalación los centros de Motilla del Palancar y San Clemente.

#### El sábado se celebra una nueva Jornada de **Puertas Abiertas**

■ Huete celebra mañana su tradicional Jornada de Puertas Abiertas. Es un día especial en el que los optenses acogen a todas las personas que llegan a Hue-te para descubrir su singular patrimonio, su oferta turística y cultural, y su gastronomía. Todos sus Monumentos y Museos abrirán sus puertas de forma gratuita y, además, se podrán visitar lugares a los que normalmente no se puede acceder como la iglesia de Santo Domingo o el Museo de la Fragua.



MOTOR



#### El Circuito DR7 rugirá con los más pequeños

REDACCIÓN / CUENCA

Tarancón se convertirá de nuevo este fin de semana en sede del Campeonato de España de Miniveloci dad, que se desarrollará en el Ĉircuito DR7. Tanto hoy, mañana como el do-mingo, la localidad acoge-rá a los más de 70 pilotos participantes y sus fami-lias. Una apuesta de la Re-al Federación Motociclista Española por Tarancón y por apoyar a los más jóvenes y sus minimotos Así quedó reflejado en la presentación de este evento que tuvo lugar ayer de, José Manuel López Ca rrizo, acompañado por el concejal de Deportes, Jo-sé Víctor Hontana, y el coordinador municipal de este área, Jesús Gabaldón. El Ayuntamiento aprove chó la ocasión para ensal zar que el Circuito DR7 jores de España y es cuna de pilotos, punto de en-cuentro de aficionados y profesionales, además de lugar estratégico en el pa-ís para el fomento del de-porte y la seguridad du-rante todo el año.

No será la única cita este fin de semana porque Tarancón acoge tanto mañana como el domingo el Campeonato de Castilla-La Mancha de Tenis de Mesa.



## TIMÓN DEL BARCO

El Conquense cierra su cuerpo técnico al completo con el regreso de Mario Cartagena como segundo y sigue trabajando en dar forma a una plantilla que tiene avanzada

MANU REINA / CUENCA

l Conquense ya tiene atado por completo a su cuerpo técnico. Rober Gutiérrez liderará al equipo desde el banquillo por tercera campaña consecutiva. En la ilusionante próxima campaña en Segunda RFEF contará con Mario Cartagena como ayudante, ya que ayer se anunció públicamente su regreso a la entidad. Ambos serán los encargados de dar encaje a todas las piezas del puzzle y de intentar conseguir los objetivos planteados por el club.

Mario Cartagena se marchó a mitad de curso en esta temporada memorable del ascenso, siendo sustituido entonces por Julio Hernández, que causó baja hace unas semanas. Con la necesidad de buscar un segundo técnico, Rober Gutiérrez ha vuelto a confiar en Mario para que ocupe ese importante cargo. No estarán solos porque también continúa Javier Ballesteros, como preparador de porteros; Jesús Rubia, como preparador físico; y Sergio García, como fisioterapeuta. Estos son los hombres que tendrán la misión de poner a punto el equipo desde la pretemporada y durante el transcurso de la competición.

**EQUIPO.** En cuanto a la plantilla, el Conquense trabaja para contar cuanto antes con un bloque cerrado, aunque aún habrá que esperar. De hecho, los fichajes no se esperan que lleguen hasta que se resuelva



Rober Gutiérrez (derecha) y Mario Cartagena no pierden detalle del juego del equipo. / ALFONSO FERNÁNDEZ

el tema de la presidencia del club y unas hipotéticas elecciones el 20 de junio. Es cierto que la posibilidad de que se lleven a cabo es bastante baja porque no hay candidaturas. Todo hace indicar, si se resuelven unos asuntos, que será Alberto Asensi quien encabece una junta directiva para tomar el asiento de máximo representante de la entidad.

Lo que sí ha dolido en las últimas horas es la baja de Coba, que no ha aceptado las tres propuestas de renovación que se le han planteado. Esta noticia obliga a buscar con más ahínco todavía qué perfiles pueden reforzar la plantilla. También queda por ver el futuro del central, a quien se le presentó la propuesta de continuidad pero todavía no se han pronunciado ninguna de las dos partes implicadas.

No obstante, el cuadro blanquinegro ya tiene bastante terreno ganado porque cuenta en sus filas con Raúl Bernabéu, Adriá Parera, Héctor Rubio, Yuya Yoshimura, Antonio Fernández, Jairo Cárcaba, Sergio Rodríguez, Pablo Olivares, Jesús Serrano, Marcos Recuenco, Etxebe y Álvaro Hormiga. Es un porcentaje elevado de los héroes del ascenso.

Aún faltan algunos perfiles en distintas zonas del campo para así armar una plantilla competitiva para una campaña que será complicada porque Segunda RFEF es un salto de calidad bastante notable. Los refuerzos tienen que ser fructíferos para que el rendimiento deportivo sea palpable en el tapete verde. Habrá que ver y esperar los próximos acontecimientos para conocer el potencial final que tendrá el Conquense.



#### Coba causa baja tras rechazar la renovación

**REDACCIÓN** / CUENCA

El Conquense comunicó ayer que Coba Gomes da Costa «no ha aceptado las tres propuestas de renovación que se le han presentado hasta la fecha, por lo que no continuará formando parte de nuestro club para la próxima temporada».

Es, sin duda, una baja sensible porque se trata de un jugador muy desequilibrante, que ha marcado diferencias en el Grupo XVIII de Tercera RFEF, siendo además uno de los más destacados de la categoría.

Coba ha marcado en esta memorable campaña del ascenso un total de siete goles en 24 partidos, siendo uno de los fijos del once titular de Rober Gutiérrez. Su hueco en la plantilla será complicado de reemplazar porque se trata de un jugador desequilibrante y veloz. El club sigue trabajando en la incorporación de efectivos.

TRIATIÓN | CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIO Y PRUEBA DEL CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

#### La capital pone a prueba a centenares de atletas

REDACCIÓN / CUENCA

Cuenca se convertirá mañana en el epicentro del
triatlón. Y es que la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) pondrá el broche final a los Campeonatos de España Universitarios (CEU)
con esta disciplina deportiva. La cita arrancará a partir
de las 17,30 horas con mucha emoción y expectación.
El vicerrector de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social, César Sánchez Meléndez, subrayó que supong «un

excelente «fin de fiesta para cerrar los CEU en la UCLM y a nivel nacional, en un enclave como la Hoz del Júcar».

Así, 44 chicas y 55 chiucos competirán en este CEU. En total, se espera que alrededor de 200 personas participen entre deportistas y cuerpos técnicos llegados de 31 universidades del territorio nacional. Ambas pruebas consisten en un circuito circular con inicio y meta en las inmediaciones de la playa artificial.

El tramo a nado parte desde la misma playa en dirección al peñote en un recorrido de ida y vuelta. Un entorno inmejorable que, como explicó la concejala de Deportes, Charo Rodríguez, hace que «el triatlón tenga en la ciudad especial belleza, siendo el colofón ideal para estos campeonatos».

La prueba coincide con el Campeonato Regional de Triatlón de deporte en edad escolar que organiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta competición se celebrará por la mañana en un circuito interur-



 $\textbf{Las autoridades y representantes deportivos presentaron las citas.} \ / \ \textit{UCLM}$ 

bano. El delegado Provincial de Deportes, Gustavo Martínez Morales, destacó que «ambas citas se enmarcan en la Región Europea del Deporte» y, según datos del club de triatlón conquense, unas 500 personas disfrutarán de esta modalidad en una intensa jornada.

#### **CRISTIANDAD**

#### «La libertad no aumenta a costa de cortar vínculos con los demás»

#### **DEFENDER Y PROMOVER** LA DIGNIDAD





El Pontífice se dirige a los fieles en la Audiencia General. / G. LAMI (EFE)

ueridos diocesanos: Teniendo muy presente la dignidad de la persona humana, las Naciones Unida, adoptaron en su momento (1948) la así llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los más importantes documentos de nuestro tiempo. La Declaración inicia con unas palabras particularmente solemnes y graves: «Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana...» (Preámbulo). El reconocimiento de la dignidad intrínseca, que hemos llamado ontológica, de toda persona se alza, pues, como fundamento de las grandes aspiraciones de la humanidad a la liber-

poner recordar una y otra vez. Como hace presente Francisco (Dignitas infinita, n. 23), las citadas palabras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron calificadas por san Juan Pablo II como «piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano», y fuero reconocidas por el santo Pontífice como «una de las altas expresiones de la conciencia humana». Todo verdadero humanismo ve en esas palabras uno de los principios que con más exactitud lo definen. Su negación comporta, por el contrario, su rechazo o negación. De ahí que la Iglesia se oponga con determinación a todo intento de alterar o eliminar el significado profundo de esa Declaración. Porque tentativos de ello, «haberlos, haylos»

tad, la justicia y la paz, aspiraciones

que quedarían frustradas si no se

respeta, defiende y promueve, la

dignidad de cada ser humano. Son

afirmaciones que vale la pena pro-

Dignitas humana se fija en algunos de estos. En primer lugar, llama la atención sobre el intento de distorsionar el significado del concepto de dignidad humana, haciéndolo, sí, equivalente a dignidad de la persona, pero para limitarlo después el a los seres con capacidad de conocimiento y libertad -de la que no gozarían todos los seres humanos-, llevando a la falsa conclusión de que la dignidad humana no es algo intrínseco e inherente a cada persona (n. 24).

Un segundo conato de debilitar el principio de la dignidad incondicional de la persona humana es el de aumentar el número de derechos fundamentales con los así llamado nuevos derechos, contrarios en algunos casos a los derechos originales y al derecho fundamental a la vida. La multiplicación injustificada y arbitraria de falsos derechos fundamentales, parece querer disminuir el valor de los que son verdaderos derechos humanos fundamentales. No faltan ejemplos bien cercanos.

Se abusa, también, del concepto de dignidad humana, identificándola con una libertad «aislada e individualista, que pretende imponer como 'derechos' garantizados y fi-nanciados por la comunidad, ciertos deseos y preferencias que son subjetivas» (*ibídem, n. 25*), sin base alguna en la naturaleza humana.

Al abuso del concepto de dignidad humana lleva también considerar la libertad como algo desvinculado de los demás (libertad individualista) y de Dios. La libertad de la persona no aumenta a costa de cortar vínculos con los demás. Más bien, se debilita v pierde sentido al cerrarse sobre sí misma y privarse de razones objetivas para obrar, dando lugar a la lucha y el enfrentamiento de voluntades (ibídem, n. 29).

Por último, es preciso tener en cuenta que, para hablar de una dignidad de la persona no solo aparente y de un auténtico ejercicio de la libertad, se requiere gozar de algunas condiciones básicas de carácter psicológico, histórico, social, educativo y económico y cultural (cfr. ibídem, n. 31).

#### El Papa critica la «libertad mala» que permite explotar a los pobres

Francisco explica que la voluntad concedida por el Espíritu Santo no deja hacer lo que uno quiere, sino «lo que Dios elige para nosotros»

**AGENCIAS** / ROMA

El Papa Francisco sostuvo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro que existe una «libertad mala» que «permite a los ricos explotar a los pobres» y «a los fuertes explotar a los débiles».

«Es la que permite a los fuertes explotar a los débiles y a todos explotar impunemente el medio ambiente», exclamó Francisco durante la catequesis, que dedicó a la figura del Espíritu Santo.

El Pontífice insistió en que ésta «no es la libertad del espíritu», que es «una libertad muy especial, muy distinta de la que comúnmente se entiende» porque «no es para hacer lo que uno quiere, sino para hacer lo que Dios quiere. No es para hacer el bien o el mal, sino para hacer el bien y hacerlo libremente».

Además, añadió que se trata de una libertad «que se expresa en lo que parece ser su opuesto, se expresa en el servicio, y en el servicio está la verdadera libertad».

En cambio, la «libertad mala» se convierte, según precisó Bergoglio, en un «pretexto para la carne», y citó una lista de actividades «siempre actual» de las que desemboca esta «libertad mala», como «impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistades, discordias, celos, disensiones, divisiones, facciones, envidias, borracheras y cosas semeiantes».

Ante los miles de fieles reuni-

dos en la Plaza de San Pedro, a la que Francisco llegó a bordo del papamóvil junto a cuatro niños, también pidió una vez más por el fin de las guerras en «la martirizada Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar (Birmania)». «Que el mundo no sufra tanto por las guerras».

Asimismo, el jesuita argentino anunció que publicará en septiembre próximo una exhortación apostólica sobre el Sagrado Corazón de Jesús porque «el mundo parece haber perdido el corazón».

«Creo que nos hará muy bien meditar sobre varios aspectos del amor del Señor que puedan iluminar el camino de la renovación eclesial pero también que dicen algo significativo a un mundo que parece haber perdido el corazón»,

El Papa expresó su «alegría» por el hecho de «preparar un documento que recoja las preciosas reflexiones de textos magisteriales anteriores y de una larga historia que se remonta a las Sagradas Escrituras para proponer hoy a toda la Iglesia este culto cargado de belleza espiritual». Se trata de la octava exhortación apostólica, una carta del Santo Padre que estará dirigida a los fieles. «Creo que nos hará muy bien meditar sobre varios aspectos del amor del Señor que puedan iluminar el camino de la renovación eclesial, pero también que digan algo significativo a un mundo que ha perdido el corazón. Y les pido que me acompañen con la oración».

#### **CUENCA**

Domingos y festivos 8,30 Blancas 09,00 Santa Ana, Nuestra Señora de la Paz 09,15 San Fernando 09,30 San Román, Ntra. Señora de la Luz, San José Obrero 10,00 San Esteban Carmelitas, Benedictinas 10,30 San Julián, Fuensanta, Residencia Sagrado Corazón, El Salvador 11,00 San Esteban, Nuestra Señora de la Luz, Cristo del Amparo, San Felipe

11,30 San Román\*\*, San Pedro, San José Obrero\*\*, Nuestra Señora de la Paz, Virgen de las Angustias, Hospital Santiago 11,45 Santa Ana 12,00 San Esteban, Nuestra Señora de la Luz, El Salvador,

Fátima, Petras, Catedral 12,15 San Fernando 12,30 San Román, Santa Ana, San Julián, San José Obrero Nuestra Señora de la Paz, Concepcionistas, Cáritas 13,00 San Esteban, El Salvador,

San Felipe, Catedral 13,15 San Fernando 17,15 San Fernando **19,00** San José Obrero, El Salvador

19,30 Santa Ana, Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Paz

20,00 San Julián, San Esteban, San Román\*\*

21.00 San Román\*\*\* Diaria

8,00 Nuestra Señora de la Luz 8,30 San Fernando, Blancas og,oo Santa Ana, San Esteban, Nuestra Señora de la Paz,

El Salvador 09,20 Catedral

09,30 San Julián 10,00 San Román

10,30 Residencia Sagrado Corazón 11.00 Nuestra Señora de la Luz. San José Obrero, Nustra

Señora de la Paz 11,15 San Fernando 11.30 San Esteban.

Hospital Santiago. 18,00 San Felipe, Carmelitas[1], 19,00 San José Obrero,

Concepcionistas, Petras, Cristo Amparo, El Salvador 19.15 San Fernando. 19,30 San Román, Santa Ana,

Nuestra Señora de la Paz, Cáritas. Nuestra Señora de la Luz 20,00 San Julián, San Esteban \* Una hora antes en invierno.

\*\* De octubre a marzo. \*\*\* De abril a septiembre.

#### **TARANCÓN**

Domingos y festivos o8.30 Convento 09,30 Colegio de las Mercedarias 10,00 Capilla residencia 10,30 Ermita de Nuestra Señora de Riánsares 11,30 Convento 12,00 Nta.Señora de la Asunción 12,00 San Víctor y Santa Corona 12,30 Convento 13,00 San Víctor y Santa Corona **18,30** San Víctor y Santa Corona **20,00** Asunción, Convento

#### MOTA DEL CUERVO

Domingos y festivos 10,00 San Miguel Arcángel 11,00 San Miguel Arcángel 12,00 San Miguel Arcángel 19,00 San Miguel Arcángel



DIARIO INDEPENDIENTE

EDITA: LA TRIBUNA DE CUENCA

Redacción, Administración y Publicidad: Calle Carretería, 32 - 1º - CP. 16002 - Cuenca Teléfono: 969 23 58 37. Fax: 969 23 51 65 Correos electrónicos: redaccion cuenca delicidade de

Correos electrónicos: redaccion.cuenca@diariolatribuna.com; administracion.cuenca@diariolatribuna.com; publicidad.cuenca@diariolatribuna.com Denósito legal: CU-156-2013.

Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, Ll

EDICIÓN DIGITAL: www.latribunadecuenca.es / correo electrónico: redaccion.cuenca@diariolatribuna.com

#### **EL TIEMPO EN CUENCA HOY**

| MÁXIMA | 32° |
|--------|-----|
| MÍNIMA | 20° |

| CUENCA         | <b>φ</b> . | Ä | ٥ |
|----------------|------------|---|---|
| TARANCÓN       | 9,6        | ٥ | Ä |
| LAS PEDROÑERAS | <i>φ</i>   | Ä | Ä |

#### **RETROSPECTIVA**

MAÑANA

PASADO





O.M.P.

ÓSCAR MARTÍNEZ PÉREZ / CUENCA

#### l dramaturgo y director teatral Alfredo Marquerie dedicó en su libro de memorias ┛Personas y personajes (Dopesa, 1971) un recuerdo del faquir conquense, diciendo que «entre todos los faquires habidos y por haber, ninguno pudo igualar al increíble Daja-Tarto». Como todos sabemos -se ha divulgado mucho-Daja-Tarto era el nombre artístico que utilizó el genial conquense Gonzalo Mena Tortajada, (su segundo apellido dicho al revés), que nació en Cuenca hace 120 años, vivió sus primeros diez años de existencia en el popular barrio conquense de Los Tiradores y junto a sus padres conquenses emigró hacia la capital de España, donde desde muy pronto comenzó a vivir muchas experiencias extravagantes.

Tras casi ser ingresado en la correccional de Santa Rita, debido a su especial carácter, su padre lo colocó como botones en el Ritz, pinche en la Melilla del desastre, marinero y hasta torero (utilizó como nombre taurino el de Arenillas de Cuenca, toreando cuatro novilladas sin caballos, y a él se le ha atribuido, con el tiempo, la invención de la chicuelina) y cómo no, faquir donde llegó a ser único y genial.

La escritora Mariví Cavero, resumiendo el final de la existencia del conquense como faquir y hombre del mundo del espectáculo, definió su trayectoria así: «El 30 de octubre de 1988 expiraba Daja-Tarto, instalado ya en esa nebulosa de beatitud que socorre a quien anhela el olvido, y formulando como último deseo que su ataúd estuviera forrado de cristales rotos y que su cuerpo fuera envuelto en papel de lija. Es

## LAS PELÍCULAS DEL FAQUIR CONQUENSE DAJA-TARTO

Daja-Tarto un conquense absolutamente singular, desgarrado y excéntrico, envuelto en un halo de misterio y bondad, que supo dar brillo a la picaresca y logró convertirse en el faquir más afamado de España».

**DAJA-TARTO Y EL CINE.** El paso por el mundo del cine de nuestro ilustre y polifacético faquir conquense no es parte muy importante en las memorias que escribió sobre su vida (*Memorias del enigmático faquir Daja-Tarto*), pero no cabe duda de que tuvo su importancia al ser una vía de escape vital y laboral al decaer su rutilante carrera como faquir.

El señor Feliú y Javier Jiménez nos cuentan que «mientras no se demuestre lo contrario» el inicio de las colaboraciones cinematográficas de nuestro genial paisano comenzaron con *Un traje blanco / Il grande giorno*, filme dirigido por Rafael Gil en 1956, donde Daja-Tarto interpreta un papel secundario de Rey Mago que regala al niño protagonista de la película un traje para

hacer la primera Comunión. Años antes y también en filmes dirigidos por Gil tuvo unas breves apariciones como en *La noche del sábado* y *El gran Galeoto*. Un par de años después aparecerá en *El sol sale todos los días*, cine de comedia dirigida por Antonio del Amo, en la que el actor apenas tiene algún diálogo.

En 1963 Pedro Lazaga rodó *La* pandilla de los once, también una comedia en la que aparece Daja-Tarto con su característico atuendo de faquir hindú. En palabras de la crítica cinematográfica, la intervención más relevante y por lo tanto de más calidad del todoterreno conquense es el papel que interpreta en 1965 en la comedia con humor negro y suspense dirigida por José María Forqué titulada Umorismo in nero o la muerte viaja demasiado, donde la indumentaria de faquir y el famoso puñal que entra y sale por las fosas nasales da a la película un sello particular. Daja-Tarto hizo muchas cosas en el cine aunque no fuese como actor, o con apenas cameos en películas junto a María Félix, Ana Mariscal y Rafael Durán. O conseguir 300 ratas para una película de terror, animar con su presencia el estreno de varias películas en la Gran Vía madrileña, etc.

Finalmente, en 1969 sufrió un accidente mientras realizaba su famoso truco con el puñal para la pe-

#### **Daja-Tarto** fue el nombre artístico que utilizó el genial Gonzalo Mena **Tortajada**

lícula western *Cañones para Córdoba*, película estadounidense al estilo espagueti que le haría abandonar al conquense los focos y cámaras del cine definitivamente.

Los hermanos Tonetti, enterados del accidente y de las consecuencias que tuvo para la visión del conquense, organizaron la despedida del faquir ante su público, con la concesión de la Medalla de Oro del Circo. También por mediación de José María Izquierdo, director del Museo de Cera situado en la calle Colón capitalina, se realizó la espectacular figura del faquir con su indumentaria y turbante.

Años más tarde, el periodista Florencio Martínez Ruiz contó en un emotivo artículo homenaje póstumo, la anécdota sobre la presencia del ilustre conquense en el museo madrileño: «Descanse en paz, Daja-Tarto, mártir de barraca que sustituyó los cilicios por los colchones de púas. Mientras completaba esta semblanza mucho menos disparatada que su existencia, quise rendirle un homenaje póstumo, peregrinando hasta el Museo de Cera de Madrid, donde esperaba toparme con la figura que lo inmortalizaba. Un bedel atento a mis requerimientos, comprobando el desconcierto que poblaba mis facciones al no dar con ella, accedió a mostrarme una habitación clausurada, mullida de polvo y telarañas, donde se amontonaban como restos de un naufragio, las figuras descartadas por los vaivenes de la moda.

Entre el cementerio de maniquíes decapitados el bedel supo deslindar con una linterna –su chorro de luz me recordó los focos que se empleaban en el circo para resaltar las actuaciones de la pista central– una figura borrosa de mugre, con el esmalte resquebrajado y las cuencas de los ojos vacías, coronada por un turbante cuyas vueltas se habían aflojado, como un prepucio inválido. Asentí piadosamente, y le supliqué al bedel que dejara de infamar con su linterna el sueño ciego y desmemoriado de Daja-Tarto».

